

\$8.00

Director General: Carlos Ramírez

Periodismo que el país necesita

Jueves 01 de Agosto de 2024

Número 615

## LANZA BIDEN GUERRA CONTRA LAS DROGAS COMO SEGURIDAD NACIONAL

Con México y China en la mira, la directiva de la Casa Blanca no oculta que forma parte de la campaña de Kamala Harris como candidata demócrata; capturas y deportaciones de capos mexicanos desde 2021 forma parte de su estrategia; ordena a todas las oficinas del gobierno combatir el fentanilo

Por Redacción / El Independiente ► 13 / Texto íntegro del Memorando de Seguridad Nacional del presidente Biden ► 14 - 16



El boxeador mexicano Marco Verde avanza en su lucha por pelear una medalla. Ayer se impuso a Tiago Muxanga de Mozambique. El sábado buscará ganar una presea en París 2024. (Foto: X: @COM\_Mexico) ► 22 y 23

REFUTA AMLO CARGADA **MEDIÁTICA** CONTRA LA **SOBRERREPRESENTACIÓN** 

**DEFIENDE SHCP EL MODELO MEXICANO DE ECONOMÍA:** FIRMES. LOS PILARES DE LA 4T





**CAE PIB E IMPERA INFLACIÓN: EL MAYOR** IMPACTO, EN BASICOS

HAY NEPOTISMO EN PJF: LENIA; PIDE ESQUIVEL

REVOCACIÓN DE MANDATO A MAGISTRADOS



INDICADOR POLÍTICO

Estado neoliberal salinista diana de reformas AMLO-CSP

Por Carlos Ramírez ► 3



**AGENDA CONFIDENCIAL** 

Otra manchita...

Por Luis Soto ► 4



**OPINIÓN** 

La Reforma Judicial de Biden: Entre la necesidad y la controversia Por Onel Ortíz ► 3

## ORDENA OEA EL ARRESTO DE MADURO

▶ 18

#### GEOPOLÍTICA

EU, incapaz de afrontar una guerra contra China y Rusia

▶ 19

#### GEOPOLÍTICA

Se declaran culpables autores intelectuales del atentado 9/11

▶ 11



**CASA BLANCA 2024** 



TRUMP HUNDIÓ REFORMA MIGRATORIA PARA **SACARLE RAJA ELECTORAL: KAMALA HARRIS** 

**VANCE: INO LES ARROJES PERLAS!** 

Por Martha Aguilar ► 21

Escriben: Alejandro Lelo, Humberto Blizzard, Xochitl Campos, José Luis Sánchez y Armando Reyes





EMPELOTAD®S.

JUEGA COMO LOS GRANDES EN EMPELOTADOS.MX

WWW.EMPELOTADOS MX SEGOB (DGJS/P-02/2012).CON OFICIO NO DGJS/1832/2023 LOS JUEGOS CON APUESTAS ESTÁN PROHIBIDOS PARA MENORES

Foto del día

## Dicen por ahí...

» BALAZOS SÍ. La nueva estrategia de seguridad del presidente Joseph Biden, en apoyo a su candidata demócrata Kamala Harris, de plano hace polvo la estrategia mexicana de "abrazos, no balazos" y obliga a Palacio Nacional a replantear de manera urgente su propia estrategia para comenzar a perseguir a los capos de la droga, antes de que Estados Unidos siga metiendo aquí sus narices. La decisión de la Casa Blanca va a determinar la estrategia de seguridad de

la presidenta Sheinbaum Pardo.

» COLONIAS. El presidente López Obrador ha dejado clara su percepción de que considera a la Organización de Estados Americanos en términos clarificados en su momento por el comandante Fidel Castro cuando la caracterizó como el Departamento de Colonias de EU. Como canciller de AMLO, Marcelo Ebrard había desdeñado el papel de la OEA y había solicitado la destitución de su secretario general. Estos datos explican por qué México no tendrá representación en la OEA para el caso de Venezuela.

» CAMPAÑA. Muy completa y oportuna la recopilación que hizo la mañanera de ayer miércoles cuando dio cuenta de toda la cargada mediática de la oposición contra la asignación de diputaciones plurinominales que podrían darle la mayoría calificada a Morena y sus aliados. Y también acertó la conferencia de ayer en precisar los pivotes de esa campaña: los exfuncionarios salinistas-zedillistas-peñistas José Woldenberg, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama Rendón.

» ABUSOS DE DELFINA. Mucha irritación está causando en el Estado de México la decisión abusiva de la gobernadora Delfina Gómez de propiciar un nuevo replacamiento de automóviles, pero no como una forma de reordenar un viejo desorden sino más bien como una decisión que le dará fondos de la sociedad a las precarias finanzas públicas del gobierno mexiquense. El asunto puede crecer como una bola de nieve que arrastre la precaria aceptación popular de la gobernadora.

» VAR POLÍTICO. Sin autoridad moral, la OEA se quiere convertir en el VAR diplomático para resolver la crisis en Venezuela a favor de EU.

**» Digo...,es pregunta:** ¿Será cierto que todas las confusiones sobre el caso *Mayo* Zambada son intencionales para ocultar compromisos inconfesables entre México y EU?



No hay ningún acuerdo con el gobierno de EU



Hijo del Chapo, que llegó a entregarse a EU.

FAMOSAS ÚLTIMAS PALABRAS



La Secretaría de Marina dio otro certero golpe al narcotráfico, al incautar 45 costales de cocaína, con un peso aproximado de 1,500 kilogramos, a 170 millas náuticas (135 kilómetros) al sur de Acapulco, Guerrero. (Foto: Cuartoscuro)

## Teoría de la Conspiración

on México y China en la mira, el presidente Joe Biden emitió un nuevo Memorando de Seguridad Nacional en el que se insta a todos los departamentos y agencias federales pertinentes a hacer aún más para detener el suministro ilícito de fentanilo y otros opioides sintéticos en EU.

Biden ya declaró la guerra contra el fentanilo, que de acuerdo con información de ese país, es responsable de la gran mayoría de las 100 mil muertes por sobredosis registradas anualmente en EU, y en este mes que concluye impuso cinco "nuevas rondas de sanciones" a organizaciones criminales transnacionales. Entre ellas el CJNG, según indicó el subsecretario del Tesoro para Te-

rrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson.

En 2021, el presidente Biden emitió una orden ejecutiva dirigida a personas extranjeras que participan en el comercio mundial de drogas ilícitas y desde entonces se ha sancionado a más de 300 personas y entidades bajo su autoridad, impidiendo por tanto que utilicen el sistema financiero de Estados Unidos.

Hoy, la Administración Biden-Harris no oculta que forma parte de la campaña de Kamala Harris como candidata demócrata y también alienta al Congreso a tomar medidas para combatir el fentanilo ilícito, incluyendo la aprobación de la propuesta de la Administración contra el fentanilo "Detectar y derrotar". Esta propuesta incorpora

muchas de las ideas bipartidistas presentadas por los miembros del Congreso, y aumentará la capacidad de Estados Unidos para detectar e incautar drogas ilícitas y hacer que los narcotraficantes rindan cuentas. La propuesta proporcionará a los funcionarios de fronteras las herramientas que necesitan para rastrear y localizar con mayor eficacia los millones de pequeños cargamentos de pocos dólares que cruzan nuestras fronteras cada día, cerrando así una laguna de la que se aprovechan los narcotraficantes. Las medidas de hoy se suman a una serie de medidas adicionales que la Administración Biden-Harris ha venido aplicando para combatir la epidemia de los opiáceos.

Comparta su opinión en: **buzon@elindependiente.mx** 

#### EL INDEPENDIENTE

## Mtro. Manuel López Reyes Presidente del Consejo de Administración (manuel.lopez@elindependiente.mx)

Mtro. Carlos Ramírez Hernández Director General (carlosramirezh@elindependiente.mx)

Lic. José Luis Rojas Ramírez Director General Editorial (joseluis.rojas@elindependiente.mx)



#### MIEMBRO DE:



Alejandro Lelo de Larrea Coordinador de sección CDMX (polanco.alejandro@gmail.com)

Ana Karina Sánchez López Coordinadora de la Presidencia (anakarina.sanchez@elindependiente.mx) WhatsApp: 55-1058-6460

Editor responsable: Carlos Javier Ramírez Hernández

Todos los artículos son responsabilidad de sus autores.
Reserva de derechos de uso exclusivo: 04-2022-011911175500-101
Certificado de Licitud y Contenido: 17476
Expediente:
CCPRI/3/TC/22/2138
PUBLICACIÓN EN EL PADRÓN DE MEDIOS IMPRESOS, fecha inicio: 14 Nov 2022
CERTIFICADO POR



www.elindependiente.mx contacto@elindependiente.mx buzon@elindependiente.mx redaccion@elindependiente.mx El Independiente: Diario publicado de lunes a viernes por Ediciones y Publicaciones Júpiter, S. A. de C. V. Domicilio: Av. Insurgentes 800, Piso 14 interior B, Colonia del Valle Centro, Alcaldía Benito Juárez, CP 03100. CDMX, República Mexicana.

Impreso por: Prado Editores, SA de CV Domicilio: Calle Juan B. Garza, Número 404, Colonia Salvador Sánchez Colin, Toluca, Estado de México. CP 50150.

Distribución: Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México, A.C. Expendio Manuel Ramos. Domicilio: Calle Iturbide, número 25, colonia Centro. Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, CDMX.

### **OPINIÓN**



POR ONEL ORTÍZ FRAGOSO @ONELORTIZ AUDIO: HTTPS:// YOUTU.BE/ CQALGTORNEO

### LA REFORMA JUDICIAL DE BIDEN: ENTRE LA NECESIDAD Y LA CONTROVERSIA

o sólo en México se cuecen habas. La iniciativa del presidente Joe Biden para establecer límites a los mandatos de los magistrados de la Cor-

La confianza en la Corte

Suprema es baja, con

solo cuatro de cada diez

estadounidenses expresando

una confianza significativa en

la institución. La percepción

de que los jueces están más

influenciados por la ideología

que por la justicia imparcial

es preocupante y subraya

la necesidad de reformas

profundas

te Suprema de Estados Unidos y un código de ética refleja una tendencia global en la búsqueda de una mayor rendición de cuentas y transparencia en los tribunales constitucionales.

parencia en los tribunales constitucionales. En un momento donde la confianza

en las instituciones está en declive, las propuestas de Biden son una respuesta a las crecientes preocupaciones sobre la integridad y la imparcialidad de la Corte Suprema.

Biden, quien fuera jefe del Comité Judicial del Senado, ha sido históricamente reacio a reformar el tribunal superior.

Sin embargo, su postura ha evolucionado a medida que

las decisiones de la Corte han mostrado una clara inclinación conservadora, alejándose de la interpretación convencional de la Constitución.

La preocupación de Biden es compartida por una parte significativa de la ciudadanía, como lo demuestran las encuestas que indican que dos de cada tres estadounidenses apoyan límites de mandato o una edad de jubilación obligatoria para los jueces de la Corte Suprema.

La indignación entre los demócratas ha ido en aumento, especialmente tras las decisiones de la Corte que han revertido temas como el aborto y han limitado los poderes regulatorios federales.

Además, la ética de la Corte ha sido puesta en tela de juicio, con revelaciones sobre jueces, como Clarence Thomas, que aceptaron viajes de lujo de donantes republicanos.

Estos incidentes alimentan la percepción de que los jueces están más influenciados por la ideología que por la imparcialidad.

En una reciente entrevista, Biden insinuó que podría haber hasta dos nuevos nombramientos en la Corte durante su mandato, lo cual podría alterar el equilibrio actual del tribunal.

Esta posibilidad subraya la importancia de las próximas elecciones y la necesidad de un Congreso alineado con sus propuestas para realizar estos cambios.

Cualquier reforma de este calibre requeriría la aprobación del Congreso, lo que parece poco probable dada la división actual.

Sin embargo, el solo hecho de plantear estas propuestas podría movilizar a los votantes demócratas y destacar la importancia de la reforma judicial en la agenda política.

La adopción de un código de ética, aunque no impone nuevos requisitos significativos, es un primer paso hacia la transparencia y la rendición de cuentas.

Los republicanos, por su parte, han sido estratégicos en su enfoque hacia el poder judicial.

Bajo el liderazgo del senador Mitch Mc-Connell, lograron bloquear la nominación de Merrick Garland y aseguraron tres nombramientos durante la administración de Donald Trump.

Esta maniobra ha asegurado una mayoría conservadora en la Corte que ha moldeado decisiones clave en los últimos años.

La confianza en la Corte Suprema es baja, con solo cuatro de cada diez estadounidenses expresando una confianza significativa en la institución. La percepción de que los jueces están más influenciados por

la ideología que por la justicia imparcial es preocupante y subraya la necesidad de reformas profundas.

Trump ha criticado las propuestas de Biden, acusando a los demócratas de intentar interferir en el sistema de justicia y de atacar a la Corte Suprema por motivos políticos.

No hablamos de México sino de EU.

Esta retórica resuena con su base de

seguidores, quienes ven en la Corte un baluarte contra los cambios progresistas.

Mirando más allá de las fronteras de Estados Unidos, podemos observar cómo otros países han abordado problemas similares.

En México, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia ha enfrentado desafíos relacionados con la independencia y la corrupción.

La reciente reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que actualmente se discute en el Congreso de la Unión, busca establecer un control más estricto sobre los jueces y promover la transparencia, por medio de la elección por voto popular de sus integrantes.

En Europa, varios países han implementado límites de mandato y códigos de ética para sus jueces constitucionales.

Estas medidas han sido fundamentales para mantener la confianza pública y asegurar que los tribunales actúen con integridad.

La propuesta de Biden para establecer límites a los mandatos de los magistrados de la Corte Suprema y un código de ética es un paso crucial para restaurar la confianza en una de las instituciones más importantes de Estados Unidos.

Si bien enfrenta una ardua batalla en el Congreso, el debate en torno a estas reformas es necesario y refleja una demanda popular por una justicia más transparente y responsable.

El camino hacia la reforma judicial no será fácil, pero es un debate que Estados Unidos no puede permitirse ignorar.

La integridad y la imparcialidad de la Corte Suprema son fundamentales para el funcionamiento de la democracia, y las propuestas de Biden son un primer paso en la dirección correcta.

En última instancia, será el pueblo estadounidense, a través de sus representantes electos, como ocurre en México, quien decida el futuro de su sistema judicial. Eso pienso yo, ¿usted qué opina? La política es de bronce

## **INDICADOR POLÍTICO**



## ESTADO NEOLIBERAL SALINISTA DIANA DE REFORMAS AMLO-CSP

a clave para entender la reforma del Estado que ha emprendido en la

coyuntura transexenal el **bloque** político Andrés Manuel López Obrador-Claudia Sheinbaum Pardo con el paquete de reformas a la estructura del Estado se localiza en la construcción de la **cuarta** fase del Estado mexicano: el Estado revolucionario 1917-1946, el Estado de economía mixta 1947-1982, el Estado neoliberal de mercado 1983-2018 y el **regreso** al Estado social 2018-2030.

Los **dos** posicionamientos clave para definir el Estado neoliberal mexicano fueron del presidente Miguel de la Madrid Hurtado en su reforma de **rectoría** del Estado de enero de 1983 y el discurso **ideológico** de fundamentación del Estado neoliberal que dio Carlos Salinas de Gortari como secretario de programación y presupuesto en 1985 y que le **valió** la sucesión presidencial de 1988.

De la Madrid fijó el marco **ideológico** de rectoría del Estado como un retroceso constitucional para acotar los límites del Estado que

antes dependían de decisiones políticas en función de los **equilibrios** sociales y productivos en el modelo de economía mixta. La fundamentación **limitó** la acción del Estado y sentó las bases del mercado:

"Lo que está de por medio es afirmar las bases para la modernización democrática y la transformación económica de

México, removiendo los obstáculos estructurales que podrían llevar a un largo período de estancamiento, ineficiencia e injusticia. Nuestra modernización no busca repetir el camino de los países hoy industrializados, sino que se formula a partir de la identidad nacional. Requiere para ser eficaz en el contexto de fuerzas e intercambios que determine la escena mundial, encontrar bases de solidaridad y previsión de rumbos para la acción de los tres sectores de la economía mixta bajo la rectoría del Estado."

En un discurso que teorizó sobre la reforma del Estado, Salinas de Gortari anunció el **fin** del Estado social y el inicio, en modo neoliberal, del Estado **autónomo** de los compromisos sociales. Fue en un foro sobre reforma del Estado en la UNAM. Sus párrafos decisivos fueron los siguientes:

Algunos consideran que la acción del Estado es un reflejo de los grupos en pugna, y en
particular lo consideran un mero mandatario
de los grupos dominantes. Otros suponen que
el Estado es la instancia que crea y organiza la
sociedad. Sin embargo, posiciones así de extremas pueden resultar simplistas. La vida política
no puede reducirse a la dinámica de fuerzas
socioeconómicas. El Estado no es la arena política donde se dirimen los conflictos sociales.
Hay una autonomía relativa del Estado respecto
de los diversos grupos que actúan y compiten
en una sociedad plural. Por ello debe rechazarse la posición reduccionista que considera que
las formas del Estado varían simplemente en



Foto: Cuartoscuro

En un discurso que teorizó

sobre la reforma del

Estado, Carlos Salinas de

Gortari anunció el fin del

Estado social y el inicio,

en modo neoliberal, del

Estado autónomo de los

compromisos sociales. Fue

en un foro sobre reforma del

Estado en la UNAM

correspondencia con los modos de producción. El Estado opera ciertamente en el contexto

El Estado opera ciertamente en el contexto de relaciones socioeconómicas entre grupos y clases; de las actividades de los grupos sociales cuando éstos reflejan sus intereses en organizaciones políticas, y de la dinámica internacional. Para ejercer su responsabilidad, mantener respeto del exterior y conservar la armonía interna, el Estado tiene que obtener recursos de la economía; pero puede y debe canalizarlos de acuerdo al interés general y no de un grupo o clase particular.

Si bien **no** crea a la sociedad, el Estado **influye** en su desarrollo y en su dinámica. El proceso por el cual un Estado toma forma produce hábitos,

necesidades y concepciones en la sociedad, creando entre dirigentes y población una disposición específica que favorece las particularidades del desarrollo social. Existe interacción entre el Estado y la sociedad civil, pero ambos tienen tareas autónomas de acción y desarrollo. Puede decirse, como lo han afirmado algunos pensadores destacados como Hegel o **Gramsci**,

que hay una sociedad política integrada por instituciones públicas como la burocracia, las cortes o los servicios de seguridad, y una sociedad civil integrada por escuelas, intelectuales Y artistas, organizaciones populares, sindicatos, partidos políticos, y empresarios, entre otros. El Estado, cuando logra equilibrio entre la sociedad política y la sociedad civil, garantiza el cumplimiento del interés general.

Esta distinción entre el Estado y la sociedad civil es fundamental para entender la importancia de desarrollar las instituciones y ampliar el campo de acción de la sociedad civil; es ahí donde se tienen que formar organizaciones con una conciencia social clara; es ahí donde diferentes grupos deben lograr establecer su liderazgo en los campos culturales Y políticos; y es a partir de ahí, mediante la participación popular, que puede expresarse la crítica y la disidencia y a la vez generarse el consenso en lo fundamental. Por ello es crítico fortalecer la estructura de la sociedad civil.

Al **desmantelamiento** de la estructura del Estado neoliberal salinista apuntan las reformas de **reconstrucción** del Estado social de López Obrador-Sheinbaum Pardo.

**Política para dummies:** La política es el camino de la economía.

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.



#### "ABRO HILO"...



## TE EXTRAÑAMOS **ANA GABRIELA...**

Conade, Ana Gabriela Guevara, no ha visitado a los atletas olímpicos

en París, Francia, pero sí uno de los restaurantes más típicos, ubicado a 20 minutos de la enorme Torre Eiffel, lo que ha provocado la ira de las redes sociales.

#### ABRO HILO...

"Este mítico brasserie parisino recibe a sus clientes en un ambiente muy acogedor en torno a una hermosa y generosa cocina tradicional francesa.

El chef siempre propone especialidades", así se autodescribe en sus páginas oficiales el emblemático restaurante francés "Au Pied

du Cochon", ubicado a 20 minutos de la hermosa Torre Eiffel, en París, Francia.

Sede de la justa deportiva más importante del mundo.

Entre sus mesas con manteles blancos, sillas metálicas, anaqueles color rojo y su ambiente inspirado en la "Belle Epoque" francesa, este martes 30 de julio fue captada la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabrie-

la Guevara, justo el mismo día en el que Prisca Awiti, judoca México-Inglesa conquistaba la plata en la rama femenil de los -63 kg.

La imagen corrió como pólvora en redes sociales, donde hasta este jueves sigue recibiendo fuertes críticas, no solo sólo por visitar este tipo de restaurantes, donde un consumo mínimo arranca en los mil 300 pesos por persona aproximadamente, sino también por su administración en la que se la ha sido acusada de malos manejos que habrían sido descubiertos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión de la cuenta pública del 2020, donde encontró 18 casos de posible corrupción y mal manejo de recursos dentro de la Conade.

A esto se suma el conflicto que ha mantenido con atletas, principalmente de deportes acuáticos. El tema incluso ha provocado molestias en el chat de la fuente de la Conade.

Según capturas de pantalla obtenidas por esta columna, algunos periodistas pidieron información sobre la cena de Guevara en el restaurante francés, a lo que el vocero de la Conade, Víctor Hugo Arteaga, respon-

a titular de la dió: "Ahora resulta que no podemos pagarnos una cena donde queramos", además conminó a los comunicadores a solicitar la comprobación de gastos cuando concluyan los juegos.

> Nada de malo tiene comer en un mítico restaurante como el "Au Pied du Cochon", pero el discurso de la austeridad y la falta de apoyo económico y pugnas por el dinero que hemos vivido en el ámbito deportivo nos hacen extrañar la Ana que corría para vencer los 400 metros y no la que hoy corre para evadir su responsabilidad.

#### **CIERRO HILO...**

**#POLITIK-TOK:** 

Según capturas de pantalla

obtenidas por esta columna,

algunos periodistas pidieron

información sobre la cena

de Guevara en el restaurante

francés, a lo que el vocero de la

Conade, Víctor Hugo Arteaga,

respondió: "Ahora resulta que

no podemos pagarnos una

cena donde queramos"

\*\* Tras el asesinato del empresario Julio César Almanza, quien también fungía como

> presidente de la Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco) en Tamaulipas, nos enteramos que el mismo gobierno pidió a las tiendas de conveniencia y gasolineras víctimas de extorsión que contraten seguridad privada para protegerse, la pregunta inmediata que ya se hacen los empresarios en el norte es: ¿Para qué se pagan impuestos?, mien-

tras el Estado estira la mano para cobrar, se le olvida usar la otra para cumplir con sus obligaciones.

Hoy en México, denunciar un delito pareciera que es sentencia de muerte.

\*\* En medio de la rápida reconstrucción del puerto de Acapulco, en Guerrero, continúan con el trabajo de fortalecimiento de sus destinos turísticos.

La Gobernadora Evelyn Salgado ha reforzado la labor de promoción, razón por la que se ha apoyado a los empresarios de Pie de la Cuesta y Playa Bonfil, para colaborar en el impulso de estas playas.

Además, el secretario de turismo del estado se reunió con la Unión de Propietarios y Negocios de la Zona Turística de Pie de la Cuesta, para sumar esfuerzos y consolidarla como un centro relajante y ecoturístico, donde se conjuntan la laguna y el mar.

También visitó a restauranteros de Playa Bonfil expuso estrategias que impulsen al destino y sean punta de lanza para las demás zonas turísticas de Acapulco y Guerrero. Guerrero emerge en la oferta turística a nivel nacional.



**Foto: Cuartoscuro** 



Horacio Duarte. (Foto Archivo Cuartoscuro)



## **AGENDA CONFIDENCIAL**

## **OTRA MANCHITA**

la mancha de Segalmex que se lleva el presidente Andrés Manuel López Obrador en

Duarte renunció en 2022

a la ANA para participar en

"la bufonada" que organizó

MORENA para elegir

candidato al gobierno del

Estado de México, donde

contendió contra Higinio

Martínez y Delfina Gómez;

el "dedazo" presidencial fue

para Delfina, pero Duarte se

incorporó a su campaña

su lucha por erradicar la corrupción, hay que agregar otra: Aduanas.

Desde el inició de su gobierno, el primer mandatario se empeñó en combatir el flagelo en todas las aduanas que existen en todo el país, lo que aplaudieron todas las víctimas de los "cochupos", las "cuotas", la extorsión... Empezó por cambiarle el nombre a la Administración General de Aduanas (que dependía de la Secretaría de Hacienda) por el de Agencia Nacional de Aduanas de México.

Después decretó que la Secretaría de la Defensa Nacional administrara todas los recintos fiscales, y ordenó remplazar a todo el personal civil operativo y administrativo por

militares (jefes de turno, verificadores, moduladores, selección de vehículos para inspección, operadores tecnológicos, manejo de dispositivos electrónicos, área legal, cobro de impuestos, trámites administrativos diversos y otros que por su importancia se considere necesarios para la buena operación de los recintos fiscales), pues se descubrió que los civiles que estuvieron al frente del negocio

durante décadas, sufrieron un extraño sín- cargo de las aduanas, pero no fue así; la fodrome que les provocaba el crecimiento de las uñas de las manos y de los pies.

El presidente designó a Horacio Duarte, como director de la susodicha Agencia. Para impresionar al "líder", una de sus colaboradoras, Citlali Navarro, directora general de planeación de la ANAM, afirmó, en julio del 2022, que "La intervención de las fuerzas armadas en las aduanas del país no sólo ha dado buenos resultados en el combate a la corrupción con una mayor recaudación, sino que 2 mil funcionarios han sido cesa-

dos, hay 30 denuncias ante la Fiscalía General de la República y en investigación ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), además de que se han congelado cuentas de exadministradores aduanales".

No faltaron quienes pusieron en duda estos resultados. A pesar del éxito alcanzado, Duarte renunció en 2022 a la ANA para participar en "la bufonada" que organizó MO-RENA para elegir candidato al gobierno del Estado de México, donde contendió contra Higinio Martínez y Delfina Gómez; el "dedazo" presidencial fue para Delfina, pero Duarte se incorporó a su campaña y fue recompensado con la secretaría de Gobierno de dicha entidad después del triunfo de la señora.

El Jefe del Ejecutivo sustituyo a Horacio Duarte con Rafael Marín Mollinedo, quien sólo estuvo siete meses en el cargo (fue nombrado representante permanente de México ante OMC), y en su lugar designó

en junio del año pasado al general André Georges Foullon Van Lissum.

El miércoles pasado fue asesinado Julio Almanza Armas, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco) de Tamaulipas, uno de los empresarios que denunció en reiteradas ocasiones la corrupción en las aduanas.

"Pensamos que la corrupción iba a desaparecer cuando los militares se hicieron

mentaron y se incrementó... el sistema aduanal regresó al viejo modelo de los años 80 y las empresas deben padecer bajo esquemas onerosos e ineficientes... con la intervención del Ejército y la Marina no se ha podido erradicar la influencia de los grupos criminales en las aduanas y los empresarios sufren la presión para pagar "cuotas", fueron algunas declaraciones que hizo sobre el tema el hoy occiso.

¡Se los dije, se los dije! Son como los dálmatas puros, insisten los "malosos de malolandia".

#### **AGENDA DE PODER**



## REFORMA JUDICIAL: ¿POLÍTICA O TÉCNICA?

n la columna anterior abordamos los conflictos de ideas y conceptos que parece traer consigo la propuesta oficialista

de Reforma Judicial.

Particularmente de como "democracia" y "justicia" terminan siendo conceptos que, si bien no son opuestos, si tienen aspectos que nos llevan a la conclusión de que lo democrático no necesariamente es justo ni lo justo democrático.

Con esto en mente, analicemos un poco más la propuesta del presidente López Obrador.

El punto central de la reforma, la elección de jueces y ministros por voto popular, parte de una premisa que AMLO ha planteado en más de una ocasión: la impartición de la justicia en México, al final del día, es todo menos justa. Sobre esto, creo que prácticamente nadie podría rebatir al presidente.

Un informe de Human Rights Watch indi-

El punto central de la

reforma, la elección de

jueces y ministros por

voto popular, parte de

una premisa que AMLO ha

planteado en más de una

ocasión: la impartición de

la justicia en México, al

final del día, es todo menos

justa. Sobre esto, creo que

prácticamente nadie podría

rebatir al presidente

ca que, del 100% de delitos cometidos en el país, menos del 1% terminan con una resolución judicial (pena, absolución o mediación).

Es decir: si usted es víctima de un delito, es un 99% probable que nunca termine recibiendo justicia.

O, la otra cara de la moneda: si usted es un delincuente, el 99% de las ocasiones, logrará salirse impunemente "con la suya".

Ni hablar de las personas que están encarceladas sin ni siquiera haber sido declaradas culpables: 4 de cada 10 personas en prisión, están en este estatus.

Con todo lo anterior, ¿cómo oponerse a la necesidad de realizar un cambio profundo, muy profundo, en todo el sistema de impartición de justicia en nuestro país?

El asunto, respecto a la propuesta de reforma, parece radicar en algo tan complejo y simplista a la vez: complejo, por la idea de seleccionar popularmente a cientos de autoridades judiciales en una votación; simplista, porque termina siendo un aspecto muy básico como para pensar que, solo con esto, se acabará la problemática de la impartición de justicia en nuestro país. Y no es un planteamiento o idea personal. No.

Es algo que ya han expresado juristas, expertos, académicos, analistas, jueces, ministros, ministras (de estos últimos, no solo han sido aquellos y aquellas consideradas como "opositores" sino, incluso, algunas -Esquivel y Ortiz- a quienes se les identifica como cercanas al oficialismo). Entonces: ¿por qué la cerrazón del presidente a negociar o adecuar este punto central de su reforma? Por algo muy sencillo y que tiene que ver con lo que planteamos en la columna del lunes pasado: el presidente, en este momento en particular, está priorizando la parte política (a través del componente democrático de la reforma) por sobre la justicia. ¿Por qué?, por algo todavía más sencillo. Recordemos un poco:

Durante este sexenio, varias de las obras públicas o reformas que López Obrador intentó realizar, fueron obstaculizadas o revertidas, por jueces o la Suprema Corte.

Obras y reformas que, en la lógica del presidente, serían benéficas para la población: Tren Maya, las reformas eléctricas, de la Guardia Nacional, la electoral, por mencionar algunas.

Llevar la selección de jueces y ministros al terreno electoral, como ya lo dijimos, es politizarlo. Y es aquí, en la política, donde Obrador es realmente especialista.

Esta es la forma, en su visión, como podría evitar que todas estas reformas que le fueron invalidadas en el sexenio vuelvan a sufrir la misma suerte.

Porque también debemos recordar que, López Obrador, es posiblemente el personaje que mejor ha logrado entender la política mexicana en décadas. A la propia sociedad y sus necesidades.

No hay alguien, en la historia moderna, que haya creado un movimiento social, un partido y, llegado al poder, todo esto, en

torno meramente a su figura personal. Su máximo talento, y por mucho, es el político.

Por eso su intención de llevar el tema judicial justo a eso: a lo político. Con esto en mente, es fácil entender la situación: el presidente y los juristas y expertos en el tema, coinciden en que, en nuestro país, hay un grave problema en la impartición de justicia y por lo tanto en la necesidad imperante de realizar cambios para revertir esta situación.

Pero, mientras algunos desean llegar a este fin mediante un camino más técnico

como la profesionalización, cambios en las leyes, normas y similares, el presidente pretende conseguir lo mismo, pero mediante la vía política: candidatos, campañas, movilizaciones, elecciones; todo esto, la especialidad histórica de López Obrador.

Es cierto: su sexenio está a semanas de terminar y, en teoría, igualmente lo hará su poder.

Pero resultaría ingenuo pensar que, aún desde un supuesto "retiro" de la vida pública, el tabasqueño no seguirá participando de manera indirecta -tal vez-, pero muy activa, en la política.

Estoy convencido que el presidente busca, a largo plazo, generar cambios reales. Que exista una verdadera justicia en el país. No tengo dudas que, lograr esto, está dentro de sus deseos e intenciones.

El punto central radica en el camino que está eligiendo para llegar a este fin: el camino político.

¿Es realmente esta vía, la política por encima de la tecnificación, como vamos a mejorar el Poder Judicial en nuestro país? Pues, a juzgar por la eventual mayoría que parece tendrá Morena en el Congreso y, por lo tanto, la inminente aprobación de esta reforma, en algún futuro no muy lejano, lo sabremos...

Nos vemos la próxima semana. Tenemos una cita con el Poder. Agendado.



Foto: Cuartoscuro

## DENUNCIA AMLO CARGADA MEDIÁTICA POR SOBRERREPRESENTACIÓN

Por Luis Carlos Silva

cusa el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador una cargada mediática sobre la sobrerrepresentación que tendrá Morena en la LVVI Legislatura y a su vez en la Cuarta Transformación segunda etapa.

Desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo Mexicano denunció la existencia de más de 3 mil 500 notas informativas y más de 120 columnistas que todos los días se han referido a este tema dentro de la agenda política nacional.

Ayer, López Obrador dijo que el tema de la sobrerrepresentación de una fuerza o partido político está en la Constitución Política por lo que tratar de desvirtuarla con dimes o diretes es un asunto que solo genera más divisiones.

Lo cierto es que existe la posibilidad de mayor número de legisladores tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja.

Al respecto, la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde Luján, habló sobre el tema de la sobrerrepresentación y asintió que este tema no puede politizarse antes de que concluya este gobierno porque dejaría la puerta abierta a las más severas críticas a un gobierno que es producto de un esfuerzo democrático.

Cabe destacar que una sobrerrepresentación tiene que ver con la primera regla referente a una proporción mayor de legisladores respecto de la votación que recibió durante las elecciones. Sin embargo, hasta el momento en ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados -por ambos principios- por mayoría o plurinominales, que representen un porcentaje del total de la cámara, que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional.

Basta señalar que, si un partido político llega a un 40% de la votación, sólo podrá contar con un máximo de 48% de los 500 legisladores permitidos, es decir, 240 diputados.

De acuerdo con la titular de la Segob, en el caso de Morena, 161 diputados por mayoría, distritos ganados.

El cálculo de acuerdo con el criterio por partido político sería que obtendría 87 diputados por representación proporcional, es decir, plurinominales, dando un total de 248, ahí entra la regla de no más de 300 diputados.

A su vez, la segunda regla, como se recuerda, establece la Constitución, es el total de la votación emitida más ocho puntos porcentuales, no pue-

¿Cuál fue la votación emitida por Morena?, 43.54 por ciento. Si le incluye uno de los diputados plurinominales, te da una representación de 49.6 por ciento, lo que quiere decir que tampoco excede la segunda regla establecida por nuestra Constitución.

Fuente: Gobierno Federal.



Foto: Cuartoscuro



Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público, durante su intervención en la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional. (Foto: Cuartoscuro)

## SHCP FUNDAMENTA FORTALEZA **DE LA 4T EN 4 PILARES**

Por Luis Carlos Silva

pesar de que la Cuarta Transformación insiste en fundamentar los cuatro pilares que sostienen a las finanzas en México, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O destacó ayer la fortaleza de la economía mexicana en el último sexenio.

Explicó que el primero es el apoyo a los ingresos familiares el cual contempla el aumento que ha temido el salario mínimo el cual se ubica en 114%, y ahí se considera el apoyo a la pensión a los adultos mayores que este año tiene una inversión del orden de 36 mil millones de pesos.

En segundo lugar, es el pilar del Desarrollo Regional: hoy se tiene más regiones en desarrollo, las cuales han recibido una inversión pública física 2019-2022 de más de 5 billones de pesos.

Es el desarrollo regional en donde está la construcción del Tren Maya, aeropuertos, corredor del Istmo, carreteras, obras hidráulicas, refinación y el Impulso a la inversión privada.

También se explicó que el tercer pilar es el Reforzamiento de la oferta que contempla el tratado comercial de Norteamérica, al aumento de Ingresos Tributarios de más de 20.2%, la simplificación fiscal y se interviene en los precios de la gasolina.

Las finanzas públicas sostenibles y la deuda pública estable de esta administración generan certidumbre y confianza y forman parte de los cuatro pilares de la transformación, sostuvo el secretario de Hacienda,

Rogelio Ramírez de la O, al participar en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Precisó que el cuarto pilar es el apoyo a los ingresos familiares, principalmente a los hogares más vulnerables económicamente, a través de diversas medidas que, dijo, ya son materia de política de Estado y que representan un modelo totalmente mexicano que no sigue ninguna regla internacional.

Destacó que, en este gobierno, el aumento al salario mínimo ha sido de 114% en términos reales y la pensión a adultos mayores subió de 9,400 a 36 mil pesos al año.

Asimismo, resaltó que otro pilar es el reforzamiento de la oferta a través de impulsar la creación de mayor capacidad productiva y dar certidumbre a quienes toman decisiones económicas mediante las herramientas que tiene el gobierno, como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En tanto, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, reiteró que la deuda pública está estabilizada en una senda de sostenibilidad y México es de los pocos países que, en la pandemia, la mantuvo por debajo de 50% del PIB, y que será de 48.6% al terminar la administración.

El aumento de la deuda como proporción del PIB durante la gestión de López Obrador es menor al de los sexenios de Enrique Peña Nieto (2012-2018), cuando se elevó 8 puntos porcentuales, y de Felipe Calderón (2006-2012), cuando subió 7,4 puntos, según lo expuesto por el secretario de Hacienda.

Fuente: Gobierno Federal y SHCP.



Falcón, Pablo de **Botton** subsecretario de Egresos de la SHCP. (Foto: Cuartoscuro)



Rodrigo Mariscal Paredes, jefe de la Unidad de Planeación Económica de la SHCP. (Foto: Cuartoscuro)



Foto: EFE

## **CONTRASTAN SUPUESTOS LOGROS** DE ECONOMÍA MEXICANA CON **ACTUAL CRISIS EN EL PAÍS**

Por Luis Carlos Silva

ientras que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O advirtió que al término de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la situación que prevalece es la de un marcado equilibrio en las finanzas públicas, pese al impacto que tuvo el Covid 19, la realidad es diametralmente opuesta.

Desde Palacio Nacional, el titular de Hacienda dijo que México fue uno de los países que en los últimos años presentó el más bajo endeudamiento en el periodo 2018-2024.

En contraposición a decir de analistas y catedráticos, el panorama real es totalmente opuesto a lo que señala el secretario de Hacienda y Crédito Público, la vida es cada vez más cara, los salarios no alcanzan y los programas para controlar la inflación han fracasado.

Hoy en día, la inflación es la más alta de los últimos años al situarse en 5.06% anualizada, con una marcada disminución del PIB según Banxico del orden de 1.5 para 2024, y con el dólar más caro de los últimos meses al situarse en 18.45 pesos.

Mientras que países como Estados Unidos o España alcanzaron montos de endeudamiento del orden del 10 por ciento.

Apenas el 16 de julio, el Fondo Monetario Internacional (FMI) disminuyó de 2.4 -estimado en abril- a 2.2% sus perspectivas de crecimiento económico para México en 2024 debido a una moderación en la demanda.

En videoconferencia, la subdirectora del Departamento de Investigación del FMI, Petya Koeva Brooks, precisó que parte de la moderación de la demanda en México se debe a una demanda menos pronunciada de Estados Unidos, que refleja la desaceleración en ese país.

Fuente: Analistas financieros.



Foto: EFE

# Palacionacional 2024



## CAMPESINAS ALERTAN A SHEINBAUM DE LA BAJA PARTICIPACIÓN FEMENINA AGROPECUARIA EN MÉXICO

Por Redacción / El Independiente

rganizaciones de mujeres campesinas e indígenas advirtieron ayer miércoles de la disminución de la participación femenina en las labores agropecuarias en México, por lo que urgieron a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, a acordar "un pacto social" con perspectiva de género para este sector.

Según alertaron en un comunicado, en los últimos 15 años ha disminuido la participación de la mujer en las labores agropecuarias, al ubicarse en un 16%, por lo que exigieron a Sheinbaum "que la nueva política para el campo tenga perspectiva de género, a fin de que se atiendan las demandas y necesidades de las mujeres indígenas y campesinas".

También expusieron que, de los 4,6 millones de unidades de producción agropecuaria, solo el 19%, es decir, 876.456 unidades, está bajo la responsabilidad de una mujer, "lo que demuestra la desigualdad en el medio rural".

Las dirigentes campesinas explicaron que intentaron entregar a Sheinbaum un documento con la "propuesta para un campo con rostro de mujer", no obstante, lamentaron la negativa a ser recibidas por la próxima mandataria mexicana, que será la primera mujer en ocupar la presidencia en el país (2024-2030).

Asimismo, advirtieron que "sin las mujeres no hay país, no hay campo, ni soberanía alimentaria, de tal suerte que los riesgos de una política sin visión de género será el primer fracaso de la próxima administración federal".

"La destrucción de la base productiva en el campo, ocasionada por las políticas neoliberales, generaron precarización, pobreza y migración que obliga a las mujeres encabezar el hogar y la crianza de los hijos, además de las actividades agrícolas y pecuarias generando una feminización del trabajo rural, sin que el Gobierno federal atienda esta problemática", alertaron.

Por ello, urgieron a "la construcción de una política de autosuficiencia y soberanía alimentaria donde la mujer sea pieza fundamental para acceder a recursos, capacitación y representación de manera equitativa en el medio rural".

Además, apuntaron otros riesgos que enfrentan las mujeres campesinas e indígenas, como la inseguridad y la violencia en el campo, "aspectos que se manifiestan en el feminicidio, la violencia sexual y la trata".

"Tan solo hay que recordar las condiciones en las que laboran actualmente las jornaleras agrícolas quienes tienen bajos salarios, precarias condiciones laborales y están expuestas a riesgos de salud por la exposición a agroquímicos", expusieron. Finalmente, propusieron reformas constitucionales a los Artículos 27, 2



y 4, así como ajustes a la Ley General de Salud, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley de Fomento de las Organizaciones de la Sociedad Civil, para alcanzar una mayor equidad de género en el medio rural. Y lamentaron que el próximo titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, fue invitado a un foro por el rescate del campo mexicano el pasado 18 de julio, el cual "desdeñó".

## FALLECIÓ EL DIPLOMÁTICO Y ECONOMISTA CARLOS TELLO MACÍAS

Por Redacción / El Independiente

alleció el economista, diplomático y exdirector del Banco de México (Banxico), Carlos Tello Macías, en la Ciudad de México así lo confirmó ayer la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena.

Mediante un mensaje posteado en su cuenta de X, la canciller dio a conocer la noticia y expresó sus condolencias a familiares y amigos del también académico.

"Se nos fue un gigante de la economía, el querido y admirado Carlos Tello. Condolencias a su familia y a la @UNAM\_MX a su y amigo rector @Drlomelivanegas por esta irreparable pérdida", señaló la diplomática mexicana.

Carlos Tello Macías, nació el 4 de noviembre de 1938 en Ginebra, Suiza, fue una figura destacada en la política, economía y academia de México.

Tello Macías dejó una huella significativa en la administración pública del país, siendo miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde 1976.

Tello Macías se graduó en Administración de Empresas en la Universidad de Georgetown y obtuvo una maestría en Economía en la Universidad de Columbia.

Además, realizó estudios de doctorado en Economía en la Universidad de Cambridge.

Es de resaltar que gracias a su solidez académica lo llevó a desempeñarse como catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en El Colegio de México (Colmex), además de ofrecer cursos en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

En 2016, la UNAM lo nombró Profesor Emérito de la Facultad de Economía, reconociendo su extensa contribución a la educación y la investigación.

#### Descanse en Paz.

Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).



Foto: Especial



Foto: Archivo Cuartoscuro





### IECM INTERPUSO MEDIDAS CAUTELARES CONTRA MONREAL POR VIOLENCIA POLÍTICA: ALESSANDRA ROJO

PRO.- La alcaldesa electa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, dijo que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) interpuso medidas cautelares contra su contrincante de Morena-PT-PVEM, Catalina Monreal, por su presunta responsabilidad en haber ejercido violencia política, violencia política en razón de género y calumnia.

En su cuenta de X, la abanderada del PAN/ PRI/PRD compartió en un video en el que aparece afuera de la sede del IECM explicando que las medidas dictan a Catalina Monreal que no podrá dirigirse a ella como "Ale-farsa" o la "candidata del PRIAN", tampoco puede referir que el ataque que sufrió Rojo de la Vega, el pasado 11 de mayo, fue un autoatentado o montaje.

La alcaldesa electa celebró que la autoridad electoral impuso las mismas medidas contra el dirigente de Morena en la CDMX, Sebastián Ramírez; el líder de Morena en el Senado de la República y próximo coordinador del partido oficial en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal; el diputado federal por Morena, Sergio Gutiérrez Luna; la diputada, Ana Villagrán; y el senador, Israel Zamora.

También adjuntó una fotografía del acuerdo que emitió la Comisión Permanente de Quejas del Instituto. Alessandra Rojo de la Vega compartió la noticia horas después de que el IECM anunció que terminó el recuento parcial de votos en 73 casillas electorales de los Consejos Distritales 9 y 12 en la Cuauhtémoc, y que los resultados continuaron favoreciendo a Rojo de la Vega.

El recuento de votos fue ordenado el pasado 26 de julio, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ante las impugnaciones en la elección de dicha demarcación, promovidas por el partido en el poder.

Luego de que el Instituto compartió que se ratificó su triunfo, la aliancista publicó en sus redes sociales que mantuvo una reunión con el alcalde de Cuauhtémoc, Raúl Ortega, para solicitarle formalmente la instalación de la comisión de transición: "Misma que empezará en los próximos días, no hay tiempo que perder, construiremos la gobernabilidad desde las bases de la comunidad, con diálogo y absoluta transparencia".

Sin embargo, en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) hay cuatro juicios pendientes, en los que Monreal se quejó por el presunto rebase en los topes de gastos de campaña y por violencia política de género.



Foto: Cuartoscuro

## REVOCACIÓN DE MANDATO A JUECES Y MAGISTRADOS PROPONE ESQUIVEL

Por Redacción / El Independiente

n el marco de los Diálogos Nacionales para la Reforma al Poder Judicial, la Ministra Yasmín Esquivel Mossa acudió nuevamente a la Cámara de Diputados y propuso un procedimiento transitorio de revocación de cargo; elección popular prioritaria para quienes se encuentren laborando en los diversos órganos jurisdiccionales; y que en la primera elección popular se postulen exclusivamente mujeres.

La ministra reconoció el trabajo, dedicación, prudencia, responsabilidad y compromiso con el que se aborda la Reforma al Poder Judicial Federal, y para lograr una transformación de fondo presentó tres propuestas adicionales: la primera tiene que ver con un procedimiento transitorio único de revocación del cargo de las personas juzgadoras, conforme un sistema análogo que también es un sistema de participación ciudadana.

Con pleno respeto a lo que determine el poder revisor de la Constitución, la Ministra propuso adicionar un artículo transitorio que establezca que tanto magistradas y magistrados de circuito, así como juezas y jueces de distrito participen en una jornada electoral de revocación del cargo, dentro de la circunscripción electoral de su desempeño, a fin de que se les revoque su nombramiento si así lo determina la mayoría de la ciudanía; dentro de una participa-

ción de al menos 40 por ciento de los inscritos en la lista nominal o bien el porcentaje que determine la Legislatura.

La segunda propuesta es que quienes ya se encuentren laborando en los diversos órganos jurisdiccionales se les permita acceder a los procesos de elección popular en forma prioritaria, siempre y cuando cumplan con los demás requisitos previstos en el artículo 97 de la iniciativa de reformas constitucionales; esto con el objetivo de no interrumpir la carrera judicial.

Finalmente, la ministra Yasmín Esquivel propuso como acción afirmativa que, en la primera elección popular de integrantes de la SCJN, tribunales colegiados y juzgados de distrito, se postulen exclusivamente mujeres, para lograr su mayor presencia en los órganos de impartición de justicia.



Foto: Cuartoscuro

## URGE REFORMA JUDICIAL; HAY NEPOTISMO EN LOS NOMBRAMIENTOS: LENIA BATRES

PRO.- Durante el séptimo foro sobre las Reformas al Poder Judicial, la ministra de la suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, afirmó que no hay que desconfiar tanto del pueblo sobre la elección popular de miembros del Poder Judicial, ya que si elige a un imbécil para la Corte pueden removerlo. "No hay que desconfiar tanto del pueblo, no hay que creer que mandará a la Corte curanderos y parteras, y si alguna vez se equivoca mandando un imbécil a la Corte como suele mandarlos a otras partes, el mal no es eterno porque los magistrados van a ser movibles", enfatizó.

La ministra de la SCJN detalló que a partir de 1995 los jueces y magistrados han sido designados mediante un concurso que sólo ha beneficiado a sus familiares de quienes trabajan en el Poder Judicial. "A partir de 1995, jueces y magistrados han sido designados mediante concurso cerrado en el que sólo pueden participar personas que ya laboran en el Poder Judicial. Estos concursos, más que un mecanismo de selección de los mejores profesionales del derecho, han funcionado como escalafón para quienes ya forman parte del Poder Judicial que en un 49% de acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal son familiares actualmente", aseveró.

"Según esta instancia, en 2022, en el 67% de los juzgados y tribunales había personas servidoras públicas con alguna relación familiar en el Poder Judicial.

El 23.8% de personal tenía más de cuatro familiares trabajando en la institución.

Tan sólo magistradas y magistrados tienen en promedio cuatro familiares en los órganos jurisdiccionales. La organización de concursos en los que sólo pueden participar quienes ya forman parte del Poder Judicial ha sido una forma para premiar y perpetuar el nepotismo", detalló.

## "SOLO LOSTIRANOS DEBENTEMER A LA DEMOCRACIA"

La ministra Lenia Batres señaló que en algunos países del mundo se han buscado formas de democratizar al Poder Judicial.

"En Japón, los ministros están sujetos a revocación popular.

En Suiza, los jueces de los partidos son electos por la ciudadanía.

En Estados Unidos, 43 de los 50 estados de la Unión eligen a sus jueces de sus supremas cortes.

En Europa, en Alemania, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Austria, Finlandia, Croacia, Grecia y Portugal, además de la República Popular China en Asia, se han establecido tribunales mixtos en los que incluso se integran jueces que ni siquiera requieren ser abogados".

Para finalizar, la ministra afirmó que sólo los tiranos deben temer a la democracia y que en México la democracia es la única forma de que el pueblo realice su soberanía.

"Amigas, amigos, yo creo que solo los tiranos deben temer a la democracia. En una república soberana, democrática y popular como la nuestra, la democracia es la única forma en que el pueblo realiza plenamente su soberanía", finalizó.

# Palacionacional 2024



## **DÍAS FINALES**

Por Armando Reyes Vigueras

n los días finales del sexenio, dos temas son los que resaltan en las apariciones públicas del presidente López Obrador; el primero es la detención de Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López, en tanto que el segundo tiene que ver con las elecciones de Venezuela.

Sobre el primero, sostuvo su petición al gobierno de Estados Unidos para que dé a conocer los detalles del operativo, para que "hable con la verdad", además de reafirmar que su administración no será opaca en este tema: "Nosotros no vamos a ocultar nada y que tengan también la confianza de que nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie".

De las elecciones en Venezuela, pidió dar a conocer los resultados, "hace falta que se den a conocer esos resultados, que no sea nada más la cifra general y que se avance en el cómputo", además de hacer un llamado a evitar la violencia.

La virtual presidenta electa también se refirió al tema de la detención del Mayo Zambada, al señalar que el comunicado de Estados Unidos fue escueto, como expresó en conferencia de prensa: "Tiene que haber información, también, tiene que haber información, ayer escuché el informe que dio la Secretaría de Seguridad, de la carta que envía Estados Unidos, que hasta ahora es lo que conocemos, es escueto pero ahí dicen que no conocían de la entrega hasta el jueves en la mañana, eso es lo que ellos están planteando como información oficial a México. Ayer estuve leyendo otras interpretaciones,

pero lo único que tenemos es la información oficial de la embajada de Estados Unidos al fiscal general de la República, entonces hay que seguir pidiendo información".

Además, comentó las reformas constitucionales que se están preparando por parte de las bancadas de Morena en el Congreso, y al referirse al futuro del órgano encargado de realizar las elecciones comentó que "No se trata de desaparecer el INE, se trata de integrarlo a la Secretaría de Gobernación...".

#### **APUNTES ELECTORALES**

Luego del recuento de votos en la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX, Catalina Monreal –la candidata de Morena que se niega a reconocer su derrota– recuperó solo 139 votos en los 73 paquetes electorales, los que representa 0.4% de 29,280 sufragios

recontados. El triunfo de Alessandra Rojo de la Vega ya es casi un hecho.

El PRD se niega a morir y a través de Francisco Javier Huacus Esquivel, coordinador del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, nos enteramos de que inició su registro como partido político local en varias entidades del país.

Un dato interesante rumbo a las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos es que Kamala Harris, antes de obtener la nominación demócrata, ha reducido la ventaja de Trump en siete estados indecisos en la última ronda de la encuesta de Bloomberg News/Morning Consult. Los estudios muestran que la actual vicepresidenta tiene la delantera en Michigan, en tanto que Trump la tiene en Pensilvania y en el resto del país hay una contienda muy reñida.



- Las elecciones en Venezuela han sacado a relucir, una vez más, un aspecto negativo que influye no sólo en las democracias del mundo, sino en los intercambios públicos.
- Y es que la ideología es lo que marca la pauta para aprobar o desaprobar un tema, pues si se trata de un aliado se defenderá y de lo contrario, los ataques no se escatimarán.
- Ante las sospechas de fraude, simpatizantes de la 4T de inmediato felicitaron a Nicolás Maduro y coincidentemente se lanzaron en contra de Elon Musk, señalado por el propio Maduro como su enemigo.
- Se trata de los mismos que ante cualquier tema acusan a sus enemigos –la derecha, los conservadores, los imperialistas y demás– de ser los que están detrás de todo lo negativo que acontece.
- Cuál es el problema con esto, pues que muchas veces va en contra de la realidad, pues si se habla de un posible fraude electoral, problemas en la economía, inseguridad, fallas en salud o educación, de inmediato saldrán a culpar a quien señala esto como parte del elenco de enemigos que usan para que no haya una discusión seria del tema.
- Y gracias a esto, la desinformación avanza.



## OPINIÓN

#### **ELECCIONES E INTELIGENCIA ARTIFICIAL**

La Inteligencia Artificial

empieza a tener impacto en

distintos ámbitos de nuestras

vidas y el tema electoral no

puede ser una excepción,

algo que ya empieza a

ocupar a los académicos.

Por Armando Reyes Vigueras\* *Primera parte* 

a Inteligencia Artificial está irrumpiendo en nuestras sociedades a una velocidad impresionante, por lo que su adopción por parte de las personas es cuestión de poco tiempo. Ya empezamos

a apreciar su uso en distintos ámbitos y el tema electoral no puede estar fuera de esto.

En esta oportunidad, hicimos el ejercicio de utilizar tres interfaces de Inteligencia Artificial – Meta Al, Chat GPT y Géminis de Google– para recabar información de la existencia de documentos que revisen el

impacto de esta tecnología en las elecciones.

Hay que hacer notar que lo que ahora llamamos Inteligencia Artificial no es más que un recurso que revisa en cuestión de segundos la información que se ha publicado en la red de Internet, de ahí que las respuestas que ofrezca puedan tener sesgos o estar

incompleta al depender de lo que nosotros como usuarios de la red hemos dados a conocer, ya sea en forma personal –como opiniones o investigaciones– o como parte de estructuras más amplias –como los medios de comunicación–; esto, hay que insistir, es un recurso más que tenemos los periodistas para elaborar nuestros trabajos.

Así, hay dos planos de la información que estas interfaces nos proporcionaron, el primero tiene que ver con lo mostraban al responder a la pregunta planteada –la misma se hizo en cada interface– y, el segundo, la propia información que nos dieron.

Del primero, llama la atención que Géminis de Google respondiera que "Ahora mismo no puedo ayudarte con respuestas sobre elecciones y personajes políticos. Me han entrenado para ofrecer la mayor exactitud posible, pero a veces puedo cometer errores. Mientras trabajo para mejorar sobre

cómo hablar de elecciones y política, puedes probar a usar la Búsqueda de Google". Las otras dos interfaces nos dieron información interesante, pero Chat GPT fue la que proporcionó más documentos relativos al tema, en tanto que Meta Al sólo dio uno, pero hay que tomar en cuenta que por el hecho de haberse incorporado recientemente a Whatsapp, este asistente virtual será mucho más utilizado.

Ahora vamos a evaluar la información proporcionada. La respuesta de Meta Al menciona los siguiente puntos clave de este tema: desinformación, vulnerabilidad, herramientas de desinformación, protección de las elecciones, regulación, para referir a un texto del Brennan Center en su página web titulado Cómo la inteligencia artificial pone en riesgo las elecciones y las medidas que se requieren para protegernos.

En tanto, Chat GPT fue más precisa en la respuesta a la búsqueda de documentos relacionados con el tema y señaló varios que se "enfocan en áreas como la manipulación de información, la micro-segmentación de votantes, la desinformación y el uso de bots en redes sociales", dando una pequeña lista de este tipo de documentos, The Impact of Artificial Intelligence on Democracy and Elections del Parlamento Europeo, Artificial Intelligence and the Future of Politics de la Universidad de Oxford, The Role of Artificial Intelligence in Elections del Brookings Institution, y Bots and Automation over Twitter during the U.S. Election de la Universidad de Indiana.

Por cuestión de espacio, en las próximas entregas abundaremos con más detalle en la información proporcionada.

\*X (Twitter) y Threads @AReyesVigueras



Foto: Gerd Altmann from Pixabay

#### **CONFIDENTE EMEEQUIS**



## LA RULETA DE LA SUERTE Y EL PODER JUDICIAL

a Reforma Judicial es consecuencia del enojo del presidente López Obrador porque no se respaldó la reforma reglamentaria que transfería la Guardia Nacio-

La Reforma Judicial es

consecuencia del enojo del

presidente López Obrador

porque no se respaldó la

reforma reglamentaria que

transfería la Guardia Nacional

a la Secretaría de la Defensa

Nacional. Esta es la lectura

que hace el ministro Juan Luis

González Alcántara Carrancá

nal a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta es la lectura que hace el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y por ello pide reflexionar sobre el despropósito que se está por cometer en contra de los integrantes del Poder Judicial.

La Suprema Corte estaba impedida de aceptar que una legislación secundaria estuviera por encima de la Constitución, la que señala con claridad que la Guardia Nacional es una corporación de carácter civil.

En efecto, lo que resolvió la Corte, en su momento, significó un distanciamiento con Palacio Nacional

miento con Palacio Nacional y, de paso, el incumplimiento de lo mandatado, porque la Guardia Nacional está conformada por soldados y su mando es uno de ellos.

A partir de las revelaciones del ministro, se puede entender la poca calidad de la iniciativa presidencial y de que a estas alturas se estén lanzando ocurrencias porque ya se dieron cuenta de que la elección de ministros, jueces y magistrados tendrá un costo elevado y que na-

die de ocupó de semejante minucia.

Aunado a ello, ya les cayó el veinte de no es fácil eso de ser juez, y que son indispensables cocimientos que solo pueden provenir de una larga carrera en los ámbitos judiciales o académicos.

A Guadalupe Taddei nadie la puede acusar de ser anti-morenista, pero inclusive ella está alarmada por la ausencia de estudios que indiquen el tamaño de la consulta, lo que respecta a los financiamientos públicos para los aspirantes a juez por elección popular y el dinero que se va a requerir, a sabiendas de que este no abunda.

Es más, no tienen en el INE ni la idea del tamaño de las bodegas que se van a ocupar para guardar una papelería que excederá lo que hasta ahora conocemos. El propio presidente López Obrador está promoviendo que se hagan rifas o tómbolas, quizá olvidando que su propia iniciativa establece que son los tres poderes los que pueden hacer las postulaciones y nadie más.

Se podría, a estas alturas nada es imposible, realizar cambios a la propuesta para instrumentar las tómbolas como mecanismo de selección, dejando al azar el futuro de quienes tengan que enfrentar un litigio.

La ministra Yasmín Esquivel quiere una especie de revocación de los jueces por votación ciudadana, como si el grueso de la población pudiera evaluar el desempeño de un juzgado o un tribunal.

Se desconoce, porque es una idea al vuelo, como tantas otras, cuáles serían los parámetros o modelos para medir la eficacia.

Imaginen la pregunta: ¿está de acuerdo con el desempeño del juez fulano? ¿Cree que las resoluciones del juez mengano resultaron apegadas a la ley?

Esta propuesta implicaría una subordinación absoluta de los juzgadores a los partidos políticos o, peor todavía, a los poderes, legales o ilegales, capaces de movilizar el voto.

Sería todo un desafío, todavía mayor del que ahora ya es, para un juez en Culiacán sentenciar a un narcotraficante y lograr permanecer en funciones.

Lo que sí se logrará, es politizar el sentido de cada sentencia, porque quienes las emitirán estarán pensan-

do en las urnas y no en las leyes.

Cada día que pasa, la determinación de elegir a los jueces por voto popular encuentra más fisuras, pero sus impulsores están cada vez más decididos a bordear el precipicio.

Es más, lo que no quieren ni escuchar, es justamente lo que más peligros traerá, pero como es lo sustancial de la propuesta de López Obrador, nadie con poder de decisión, ahora o en octubre, se moverá ni un milímetro.

Hacen mal, sobre todo la virtual presidenta, Claudia Sheinbaum, quien tendrá que hacerse cargo del desastre, porque la victoria de tener una Suprema Corte y un Tribunal Electoral de incondicionales palidecerá ante el colapso de la justicia cotidiana, en los miles y miles de asuntos que van a quedar a la deriva.



Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (Foto Cuartoscuro)



Foto: Cuartoscuro (Imagen ilustrativa)

## HONDURAS PIDE A MÉXICO INVESTIGAR ATAQUE ARMADO EN TAPACHULA, CHIAPAS

Por Redacción / El Independiente

Por instrucciones de la Presidenta de Honduras, Xiomara Castro de Zelaya, Enrique Reina, secretario de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de aquella nación centroamericana, solicitó a su embajada en México y consulado en Tapachula, Chiapas, investigar la muerte de una personas y seis hondureños heridos ocurrido el pasado domingo 28 de este mes, durante un ataque armado.

En su cuenta de X el diplomático hondureño informó que fue instruido por la mandataria de esa nación centro-americana, para que con el apoyo de su embajada en nuestro país y el Consulado en esta ciudad fronteriza coordinar con las autoridades mexicanas la investigación de dicho suceso.

De acuerdo con la agencia de noticias AMEXI, los hechos ocurrieron la noche del domingo en la Colonia Reforma, de la Ciudad de Tapachula, Chiapas, para el efecto se contactó con la Fiscalía de Migrantes por un ataque perpetuado en el interior de una casa habitación, donde se encontraban viviendo personas de nacionalidad hondureña, y en los cuales resultó fallecida una persona y otras cinco de nacionalidad hondureña heridas.

Lo anterior dio origen a la apertura de una carpeta de investigación por el delito de Homicidio calificadas calificado, cometido el primero de ellos en contra de quien en vida respondiera a nombre de Maryuri Azucena Murillo Méndez de 24 años, y por lesiones en contra de Jeferson Manuel Benítez Velásquez, de 20 años, Cristian Emmanuel Benítez Molina, José Carlos Dubon Hernández de 28 años, Blanca Abades Martínez Pérez, de 32 años, José David Benítez Pineda de 22 años y la menor de edad Lia Monserrat Dubon Martínez de 6 años.

Las cinco personas lesionadas fueron trasladadas a Hospitales para su atención médica. La Embajada de Honduras en México y el Consulado en Tapachula trabajan estrechamente con las autoridades locales para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.

### ACUSAN A "LOS HERRERA" DE RAFAGUEAR NUEVAMENTE POBLADO DE CHENALHÓ, EN CHIAPAS

Por Redacción / El Independiente

PRO.- Habitantes de la comunidad de La Esperanza, municipio de Chenalhó, denunciaron que integrantes del grupo armado "Los Herrera", lanzaron disparos de armas de fuego en contra del poblado, por lo que cientos de personas abandonaron sus hogares la mañana de este martes.

"Desde las 5 de la mañana empezaron a tirar balazos; la gente vio que entraron como unos 200 armados que están vestidos de verde y con cubrebocas con una calavera; hasta las 11 de la mañana seguían tirando balazos", afirmaron.

Las 800 personas aproximadamente, familias todas, se desplazaron hacia la comunidad La Esperanza por temor de ser alcanzados por las balas. No reportan lesionados. Los desplazados aseguraron que "están tirando balazos directamente contra la comunidad y hacia otros puntos como Acteal Alto". Comentaron que algunos de los desplazados se están dirigiendo a la cabecera municipal de Chenalhó, a otras comunidades y algunos hacia las montañas.

Explicaron que la comunidad La Esperanza colinda con el municipio de Pantelhó, desde donde opera el grupo armado de "Los Herrera", que desde julio de 2021 se disputa el poder político y económico con las autodefensas El Machete, una de cuyas fracciones controla el municipio mediante un concejo municipal.

Junto con Chicomuselo y Capitán Luis A. Vidal, Pantelhó es uno de los tres municipios en los que se han programado elecciones extraordinarias para el 25 de agosto, ya que por la violencia se suspendieron el 2 de junio pasado.

#### **DISPUTA ENTRE GRUPOS ARMADOS**

Por su parte, organismos defensores piden la intervención de las autoridades estatales y federales para que la violencia cese en esa zona, que se ha convertido en el territorio de disputa entre los grupos armados Los Herrera y El Machete.

Ambos grupos han desestabilizado a las comunidades cercanas a Pantelhó, provocando que cientos de familias desplazadas permanezcan en lo alto de la montaña ante la falta de atención de las autoridades.

## 'CEREBRO' DE LOS ATAQUES DEL 11-S Y DOS CÓMPLICES ACEPTAN **DECLARARSE CULPABLES**

ashington, 31 jul (EFE).- Khalid Shaikh Mohammed, considerado el cerebro de los ataques del 11 de septiembre de 2001, ha aceptado, junto con otros dos acusados, declararse culpable de los atentados terroristas que mataron a casi 3.000 personas en Estados Unidos, informó el Pentágono.

Khalid Shaikh Mohammed, el hombre acusado de planear los ataques del 11-S, y dos de sus cómplices, Walid bin Attash y Mustafa al-Hawsawi, retenidos en la prisión de Guantánamo (Cuba), acordaron declararse culpables de los cargos en su contra a cambio de una sentencia de cadena perpetua.

El proceso que se sigue contra ellos, en custodia en Guantánamo desde 2003, podía acarrearles una sentencia de pena de muerte.

El caso se había visto envuelto en más de una década de procedimientos previos al juicio que se centraban en la cuestión de si las torturas sufridas en prisiones secretas de la CIA habían contaminado las pruebas en su contra.

La noticia del acuerdo surgió en una carta de los fiscales del tribunal de guerra a los familiares de las víctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001, recogió este miércoles el rotativo The New York Times.

"A cambio de la eliminación de la pena de muerte como posible castigo, estos tres acusados han aceptado declararse culpables de

Por Redacción / El Independiente todos los delitos que se les imputan, incluido el asesinato de las 2.976 personas enumeradas en el pliego de cargos", dice la carta firmada por el contralmirante Aaron C.Rugh, fiscal jefe de comisiones militares, y tres abogados de su equipo, según dicho medio.

La carta señala que los acusados podrían presentar sus alegatos en audiencia pública a partir de la semana próxima.

La declaración de culpabilidad evita lo que se preveía como un juicio de entre 12 y 18 meses o, alternativamente, la posibilidad de que el juez militar desestimara confesiones que eran clave para el caso del gobierno.

Los detenidos están imputados como organizadores de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Ese día, 19 hombres secuestraron cuatro aviones comerciales: dos de ellos fueron estrellados contra las Torres Gemelas en Nueva York, otro contra el Pentágono, a las afueras de Washington; y otro en un campo de Pensilvania.

Además del cargo de conspiración, estaban imputados por cometer asesinatos en violación de la ley de guerra, de atacar a civiles y de terrorismo.

Mohammed, ingeniero educado en Estados Unidos, fue acusado de haber tenido la idea de secuestrar aviones y estrellarlos contra edificios. Los fiscales dijeron que este presentó la idea a Osama bin Laden en 1996, y luego ayudó a entrenar y dirigir a algunos de los secuestradores.





Foto: X @TEPJF\_informa

## **TEPJF Y ASF FIRMAN CONVENIO DE FISCALIZACIÓN** DE LAS CUENTAS PÚBLICAS

Por Redacción / El Independiente

a magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Aralí Soto Fregoso, y el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo, llevaron a cabo la firma de un convenio con el propósito de impulsar y agilizar el intercambio de información para la realización de los trabajos de fiscalización de las Cuentas Públicas 2023 y 2024.

De acuerdo con un comunicado, en el documento se establecen las bases y mecanismos de coordinación entre la ASF y el TEPJF, con el fin de llevar a cabo actividades que favorezcan el cumplimiento de los objetivos institucionales de ambas partes.

Para lograrlo, se instalarán mesas de trabajo para mantener un canal de comunicación interinstitucional continuo.

Durante su intervención, la magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto, afirmó que la democracia mexicana se sustenta en la transparencia, la revisión de cuentas y la legalidad, y precisó que el acceso a la información es fundamental para que la ciudadanía ejerza sus derechos político-electorales, además de que ésta tiene derecho a saber cómo y en qué se gastan los recursos públicos, así como saber qué hacen sus autoridades y cuáles son sus resultados.

Asimismo, enfatizó que el Tribunal Electoral no se conforma con ser un órgano confiable que rinde cuentas impecables, sino que está decidido a ir más allá de lo que establecen las obligaciones legales en esas materias, para brindar una mayor certeza a la ciudadanía sobre su actuación.

Detalló que la transparencia y la rendición de cuentas son ejes prioritarios en la estrategia del fortalecimiento del Tribunal Electoral; comentó que en el TEPJF se han impulsado acciones que permitan ampliar la información pública que respalda el desempeño de la institución.

La magistrada presidenta mencionó que entre las líneas estratégicas para alcanzar los objetivos que se han trazado están la consolidación de un modelo efectivo de transparencia, de rendición de cuentas y combate a la corrupción; la actualización de la normatividad para garantizar el orden, la legalidad y asignación de funciones, definir tramos de control y responsabilidades del Tribunal para mantenerse atentos a las necesidades del sistema electoral.

#### GENERAR CÍRCULOS VIRTUOSOS CON LOS **ENTES AUDITADOS**

Por su parte, el auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, manifestó su reconocimiento a Mónica Soto Fregoso, por la voluntad de alcanzar un Convenio de Coordinación con la ASF, "porque todo instrumento que permita armonizar los esfuerzos de nuestras instituciones redundará en una mejor comunicación y una oportuna solventación de las observaciones a las que haya lugar".

Explicó que la labor que desarrolla el ente fiscalizador superior es particularmente delicada, en tanto que el resultado de sus procesos debe reflejar cabalmente el estado que guarda la gestión de los recursos públicos federales.

En el caso del TEPJF, el nivel de atención y escrutinio por parte de la ciudadanía es elevado, por lo cual debemos fortalecer nuestra comunicación y avanzar juntos hacia el logro de nuestros objetivos, agregó.

En la firma del convenio, el auditor Superior de la Federación manifestó a Mónica Soto la disposición de la ASF para generar círculos virtuosos con los entes auditados, fundados en el respeto y la apertura.

Señaló que es indispensable que los canales de comunicación entre el fiscalizador y los entes auditados se mantengan constantemente abiertos, de tal manera que los intercambios de información y la retroalimentación entre las partes perfeccionen los resultados de las auditorías.



## NARCO GUERRA DE CÁRTELES MEXICANOS PROVOCA CAOS

Por Luis Carlos Silva

e acentúa la narco guerra de los Cárteles Mexicanos que desde hace más de 10 años se disputan el control de territorios en al menos 16 estados de la República de los cuales 8 son de alta peligrosidad revelan estudios de Seguridad Nacional. Estos cárteles son el Cártel de Sinaloa, El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste o Cartel del Golfo, los Metros y los Escorpiones, Cartel Unión y de acuerdo a reportes de inteligencia señalan que son los responsables de al menos más de 14 mil asesinatos cometidos entre enero de 2023 y junio de 2024.

A ellos se les atribuyen más de 200 levantones, alrededor de 2 mil extorsiones y por lo menos unos 150 homicidios cometidos en estados como Tamaulipas, Guerrero, Michoacán y Jalisco.

Aunque se reconocen como células del Cártel del Golfo, Los Metros y Los Escorpiones llevan años enfrentados y disputándose plazas al norte de Tamaulipas, principalmente en los municipios de Matamoros, Río Bravo, Reynosa y San Fernando.

Los Escorpiones señalaron a Los Metros -en especial a César Morfín, alias "El Primito" - de gestar

una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para permitir su entrada a Tamaulipas; la presunta traición data del año 2019, siendo en 2023 cuando la guerra entre ambas facciones del Cártel del Golfo se recrudeció.

## CARTULINAS CON AMENAZAS DEL NARCO EN MÉXICO

"Se acabaron las muertes de gente inocente, las extorsiones, secuestros, robo de vehículos. Ahora regresa la paz para todos los ciudadanos. Hemos sacado de Río Bravo y sus alrededores a los mugrosos de Los Escorpiones. De ahora en adelante su seguridad está garantizada. ATTE. CDG Grupo Escorpiones".

El mensaje estaba incluido en una narcomanta que fue colgada en septiembre de 2023 en las calles de Río Bravo y remarcaban las tensiones entre ambas células criminales.

En los meses siguientes aparecieron videos de balaceras, vehículos monstruos incendiados e interrogatorios por parte de sicarios del Grupo Escorpiones a presuntos operadores de Los Metros, CJNG y Cártel de Sinaloa 'levantados' en Tamaulipas.

Fuente: Estudios de Seguridad Nacional y medios del norte de México.



Foto: Archivo Cuartoscuro





**Foto: Cuartoscuro** 

## ISMAEL '*EL MAYO*' ZAMBADA PERMANECERÁ DETENIDO EN EU SIN FIANZA, ORDENA JUEZA

Por Redacción / El Independiente

Paso (EFE).- El narcotraficante mexicano Ismael 'el Mayo' Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa junto a Joaquín 'el Chapo' Guzmán, permanecerá detenido en Estados Unidos sin fianza mientras avanza el caso en su contra, ordenó ayer miércoles una jueza federal.

Zambada, de 76 años, fue capturado por las autoridades al aterrizar en El Paso (Texas) de manera sorpresiva después de eludir la Justicia por décadas.

Junto a él, también fue capturado Joaquín Guzmán López, hijo de 'el Chapo'.

La magistrada Anne Berton dictaminó que no existen "condiciones" para liberar a Zambada "que aseguren de manera razonable" sus futuras apariciones ante el tribunal ni garanticen la seguridad de los ciudadanos, escribió en un documento presentado ante el tribunal del distrito oeste de Texas.

Por ello, la jueza ordenó que Zambada sea trasladado a una prisión donde, demás, esté aislado "en la medida de lo posible" de personas que "estén esperando o cumplen su sentencia o que estén esperando una apelación".

Zambada renunció estar presente en la audiencia de ayer miércoles, pero deberá comparecer en persona este jueves, ante la Justicia en El Paso para una audiencia procedimental, tras haberse declarado no culpable a través de su defensa de los cargos que pesan en su contra.

Aunque actualmente está bajo jurisdicción de este distrito en Texas, Zambada tiene al menos cuatro casos abiertos en otras partes de EE.UU., por lo que aún existe la posibilidad de que sea juzgado en otra ciudad.

En el estado sureño, enfrenta una acusación presentada en 2012 por las autoridades estadounidenses contra varios capos mexicanos por 38 delitos, incluyendo narcotráfico y lavado de dinero.

Las circunstancia del arresto de uno de los narcotraficantes de más poderoso de México están llenas de incógnitas.

Su abogado en Texas, Frank Pérez, señaló en declaraciones a EFE que 'el Mayo' llegó a Estados Unidos "en contra de su voluntad".

Y es que, según filtraciones a medios estadounidenses, Guzmán López trajo a 'el Mayo' engañado a Estados Unidos para beneficiar a su hermano Ovidio Guzmán, extraditado a territorio estadounidense en septiembre del año pasado.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, que presentó el arresto de Zambada y a Guzmán López como un golpe a los carteles del narcotráfico y a la "amenaza del fentanilo" en el país, ha declinado dar más información sobre este caso.

Las autoridades de México han asegurado que ni estaban enteradas del operativo ni colaboraron con la captura.

La secretaria de Seguridad mexicana, Rosa Icela Rodríguez, indicó ayer que su Gobierno abrió ya una investigación sobre el caso y reveló que Estados Unidos no planeó el vuelo que derivó en el arresto de 'el Mayo' y de Guzmán en El Paso.

Guzmán López, por su parte, también se declaró no culpable de los cargos relacionados con narcotráfico que pesan en su contra durante una primera audiencia en una corte federal de Chicago.

## 20 AÑOS DE PRISIÓN A INTEGRANTE DE GUERREROS UNIDOS

n juez de procesos penales federales sentenció a Felipe Viveros García, integrante de la organización criminal Guerreros Unidos, a cumplir 20 años de prisión por la comisión de delitos contra la salud y delincuencia organizada.

Agentes de la extinta Policía Federal detuvieron en Zapopan, Jalisco, a Viveros García en diciembre de 2013; desde entonces permanecía recluido.

Al culminar el proceso judicial en su contra, el juez federal condenó a Viveros García a 20 años de prisión, de los cuales aún deberá cumplir nueve años, toda vez que ya lleva en reclusión más de 10 años, informa la Agencia Mexicana de Información (AMEXI.

El Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, fue el que dictó la sentencia contra Viveros, García, detalló en un comunicado la Fiscalía General de la República (FGR).

La FGR, por medio de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, especificó que Viveros García está recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS-Oaxaca.

La Fiscalía indicó que, "de acuerdo con la indagatoria, a Felipe Viveros García se le identificó como miembro de una organización criminal en Guerrero".

El sentenciado no tiene ninguna relación con el caso de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos ocurrida en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, Guerrero.



FELIPE VIVEROS GARCÍA PRESUNTO RESPONSABLE DE HECHOS ILÍCITOS

Foto: X @FGRMexico

## LANZA BIDEN GUERRA CONTRA LAS DROGAS COMO SEGURIDAD NACIONAL

Por Redacción / El Independiente

I Gobierno de Joe Biden declaró la guerra contra el fentanilo, que, de acuerdo con información de ese país, es responsable de la gran mayoría de las 100 mil muertes por sobredosis registradas anualmente en EU, y en este mes que concluye impuso cinco "nuevas rondas de sanciones" a organizaciones criminales transnacionales.

Entre ellas el CJNG, según indicó el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson. Con México y China en la mira, el presidente Biden emitió un nuevo Memorando de Seguridad Nacional en el que se insta a todos los departamentos y agencias federales pertinentes a hacer aún más para detener el suministro ilícito de fentanilo y otros opioides sintéticos en nuestro país.

De acuerdo con un comunicado de la Casa Blanca demasiados estadounidenses han perdido hijos, cónyuges y amigos a causa de drogas peligrosas fabricadas ilícitamente como el fentanilo.

Se trata de una lacra que no conoce fronteras geográficas ni políticas y que causa estragos en familias y comunidades en todo Estados Unidos.

Por eso, desde el primer día, la Administración Biden-Harris ha hecho de la interrupción del suministro de fentanilo y otras drogas sintéticas ilícitas una prioridad fundamental.

Como parte de su Agenda de Unidad (en inglés) para la nación, el presidente Biden y la vicepresidenta Harris han tomado una serie de medidas para combatir la epidemia de opioides.

#### SE HAN INCAUTADO MÁS DE 442 MILLONES DE DOSIS DE FENTANILO

Asimismo, el comunicado informa que los funcionarios de fronteras han detenido más fentanilo ilícito en los puertos de entrada en los dos últimos años fiscales que en los cinco anteriores juntos.

Solo en los últimos cinco meses, se han incautado en las fronteras estadounidenses más de 442 millones de dosis de fentanilo potencialmente mortales.

La Administración Biden-Harris sigue invirtiendo en tecnología de detección en las fronteras de Estados Unidos, añadiendo docenas de nuevos sistemas de inspección, y docenas más entrarán en funcionamiento el próximo año.

También la Administración Biden-Harris ha hecho que la naloxona, una medicina vital para hacer retroceder las sobredosis de opioides, esté disponible en las farmacias sin necesidad de receta médica y ha invertido más de 82.000 millones de dólares en tratamientos, un 40 por ciento más que la administración previa.

En 2021, el presidente Biden emitió una orden ejecutiva dirigida a personas extranjeras que participan en el comercio mundial de drogas ilícitas y desde entonces se ha sancionado a más de 300 personas y entidades bajo su autoridad, impidiendo por tanto que utilicen el sistema financiero de Estados Unidos.

## NUEVO MEMORANDO DE SEGURIDAD NACIONAL

Gracias a estos esfuerzos, el número de fallecimientos por sobredosis en Estados Unidos ha empezado a descender por primera vez en cinco años. Pero incluso una muerte es demasiado.

Por ello, el presidente Biden emitirá hoy un nuevo Memorando de Seguridad Nacional en el que se insta a todos los departamentos y agencias federales pertinentes a hacer aún más para detener el suministro ilícito de fentanilo y otros opioides sintéticos en nuestro país.

El presidente Biden y la vicepresidenta Harris también instan al Congreso a promulgar leyes que endurezcan las penas contra quienes introducen drogas mortales en nuestras comunidades, así como para cubrir las lagunas jurídicas de las que se aprovechan los narcotraficantes.

El Memorando de Seguridad Nacional (NSM) que emitirá el Presidente insta a todos los departamentos y agencias federales pertinentes a hacer aún más para detener el suministro de fentanilo ilícito y otros opioides sintéticos en nuestro país.

A medida que los traficantes y proveedores de drogas se adaptan, nosotros también debemos hacerlo.

El NSM dirige aún más la recopilación de información, una coordinación y cooperación aún más intensas entre departamentos y agencias, e incluso más acciones para interrumpir la producción y distribución de fentanilo ilícito.

El NSM es un paso más en el empeño continuo de la Administración Biden-Harris por reducir drásticamente el suministro de drogas



Foto: EFE



Foto: DEA y https://www.cbp.gov/



Foto: DEA y https://www.cbp.gov/

ilícitas y sus precursores químicos, y proteger las vidas de los estadounidenses.

#### PROPUESTA PARA DETECTARY DERROTAR

Hoy, la Administración Biden-Harris también alienta al Congreso a tomar medidas para combatir el fentanilo ilícito, incluyendo la aprobación de la propuesta de la Administración contra el fentanilo "Detectar y derrotar".

Esta propuesta incorpora muchas de las ideas bipartidistas presentadas por los miembros del Congreso, y aumentará la capacidad de Estados Unidos para detectar e incautar drogas ilícitas y hacer que los narcotraficantes rindan cuentas.

La propuesta proporcionará a los funcionarios de fronteras las herramientas que necesitan para rastrear y localizar con mayor eficacia los millones de pequeños cargamentos de pocos dólares que cruzan nuestras fronteras cada día, cerrando así una laguna de la que se aprovechan los narcotraficantes.

Establecería un registro nacional de prensas y máquinas para hacer tabletas y píldoras para que las fuerzas del orden puedan rastrear estas máquinas y protegerlas de su uso ilícito en la producción de píldoras de fentanilo falsas.

Y regularía de forma permanente las sustancias relacionadas con el fentanilo como drogas de la "Lista I", sometiendo su distribución y posesión a penas más severas.

Las medidas de hoy se suman a una serie de medidas adicionales que la Administración Biden-Harris ha venido aplicando para combatir la epidemia de los opiáceos, incluyendo las siguientes:

Desde el año 2021 el Departamento de Justicia ha arrestado y procesado a docenas de connotados líderes de cárteles mexicanos, narcotraficantes e implicados en el lavado de dinero, entre ellos el cofundador del cártel de Sinaloa Ismael "El Mayo" Zambada García, el líder de Chapitos Néstor Isidro "El Nini" Pérez Salas, y a los principales comerciantes de químicos del cártel de Jalisco Nueva Generación

poniendo en prisión a peligrosos traficantes de drogas ilícitas.

En noviembre de 2023 el presidente Biden negoció el reinicio de la cooperación contra los narcóticos con la República Popular China (RPC), impulsando una mayor cooperación en la aplicación de medidas de aplicación de la ley, así como en los esfuerzos en curso para clausurar las compañías que impulsan el tráfico del fentanilo ilícito y drogas sintéticas que provocan fallecimientos en Estados Unidos.

La Administración Biden-Harris ha participado con líderes de todo el mundo para impulsar medidas en la lucha contra los opiáceos sintéticos a nivel mundial, estableciendo un Comité Trilateral de Fentanilo con los gobiernos de México y Canadá y creando la Coalición global para abordar las amenazas de las drogas sintéticas que une a más de 150 países en el esfuerzo.

En 2024 la Administración Biden-Harris inició una asociación para compartir información con entidades financieras, con los encargados de aplicar la ley y con agencias de seguridad nacional como parte de esfuerzo en curso para cortar el acceso de los narcotraficantes al sistema financiero internacional, así como para frenar el financiamiento ilegal del comercio de drogas.



Foto: EFE

## TODO EL PODER EU CONTRA EL FENTANILO; EMITE BIDEN MEMORANDO

Memorando sobre la priorización de la interrupción estratégica de la cadena de suministro de fentanilo ilícito y opioides sintéticos, mediante un esfuerzo coordinado, de todo el gobierno y basado en la información

ASA BLANCA Sala de prensa

Acciones presidenciales

- MEMORANDO DE SEGURIDAD NACIO-NAL/NSM-24
- MEMORANDUM PARA EL SECRETARIO **DE ESTADO**
- EL SECRETARIO DEL TESORO
- EL SECRETARIO DE DEFENSA
- EL FISCAL GENERAL
- EL SECRETARIO DE COMERCIO
- EL SECRETARIO DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS
- EL SECRETARIO DE TRANSPORTE
- EL SECRETARIO DE ENERGÍA
- EL SECRETARIO DE SEGURIDAD NACIONAL EL DIRECTOR DE INTELIGENCIA NACIONAL
- EL DIRECTOR DE LA AGENCIA CEN-
- TRAL DE INTELIGENCIA
- EL ASISTENTE DEL PRESIDENTE PARA ASUNTOS DE SEGURIDAD NACIONAL
- EL DIRECTOR DE LA OFICINA FEDERAL DE INVESTIGACIONES EL ADMINISTRA-DOR DE LA ADMINISTRACIÓN PARA EL CONTROL DE DROGAS
- EL COMISIONADO DE ADUANAS Y PROTECCIÓN FRONTERIZA DE EU
- EL DIRECTOR DE INVESTIGACIONES DE SEGURIDAD NACIONAL EL DIRECTOR GENERAL DE CORREOS Y DIRECTOR EJECUTIVO DEL SERVICIO POSTAL DE LOS ESTADOS UNIDOS

ASUNTO: Priorizar la interrupción estratégica de la cadena de suministro de fentanilo ilícito y opioides sintéticos mediante un esfuerzo coordinado, de todo el gobierno y basado en la información.

Presidente Joseph Biden Jr:

Desde mi primer día en el cargo, la lucha contra el flagelo mortal del fentanilo y otros opioides sintéticos (en adelante, "fentanilo" u "opiáceos sintéticos") ha sido una prioridad máxima.

He hecho de la lucha contra esta epidemia mortal y de salvar vidas estadounidenses un elemento central de mi Agenda de Unidad.

He ordenado la creación de un Comité Trilateral sobre Fentanilo con los Gobiernos de México y Canadá para impulsar iniciativas conjuntas de disrupción, interdicción y aplicación de la ley; he negociado la reanudación de la cooperación bilateral en materia de lucha contra el narcotráfico con la República Popular China; he puesto en marcha una coalición mundial para hacer frente al flagelo de las drogas sintéticas; y he priorizado la inversión en iniciativas de aplicación de la ley y en nuevas tecnologías de detección de formas que han dado resultados significativos.

Los funcionarios fronterizos han dete-

nido más fentanilo en su camino hacia los Estados Unidos en los últimos dos años que en los últimos cinco años juntos.

También he puesto a disposición de los socorristas la naloxona (el medicamento que salva vidas y revierte los efectos de los opioides) sin receta médica, lo que ha salvado decenas de miles de vidas.

El 15 de diciembre de 2021 emití la Orden Ejecutiva 14059 (Imposición de sanciones a personas extranjeras involucradas en el comercio ilícito mundial de drogas), que autoriza la imposición de sanciones a personas extranjeras involucradas en el comercio ilícito mundial de drogas, lo que amplió la autoridad para imponer sanciones a personas extranjeras involucradas en el comercio ilícito de drogas sintéticas, independientemente de si están vinculadas a un capo

Desde entonces, el Departamento del Tesoro ha impuesto sanciones a unas 290 personas y entidades haciendo uso de esta autoridad.

Gracias a estos esfuerzos, el número de muertes relacionadas con el fentanilo ha comenzado a disminuir por primera vez en cinco años.

Sin embargo, queda mucho más trabajo por hacer para aprovechar este progreso.

El número de muertes relacionadas con el fentanilo en los Estados Unidos sique siendo demasiado alto y representa una amenaza para la seguridad nacional.

A la luz de esta realidad, este memorando transmite mi instrucción al Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Defensa, el Departamento de Justicia, el Departamento de Comercio, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, el Departamento de Transporte, el Departamento de Energía, el Departamento de Seguridad Nacional y la Comunidad de Inteligencia, en coordinación con el Servicio Postal de los Estados Unidos (colectivamente "departamentos y agencias") para que redoblen sus esfuerzos a través de un enfoque coordinado, estratégico e impulsado por la información para interrumpir la cadena de suministro de fentanilo ilícito y otros opioides sintéticos.

En concreto, se instruye a los departamentos y agencias a trabajar de manera colectiva y colaborativa, empleando todas las herramientas disponibles, en apoyo del objetivo compartido de interrumpir de manera sustancial y sostenible la cadena de suministro ilícita de fentanilo.

Esto requerirá que los departamentos y agencias trabajen de manera coordinada para priorizar y resolver conflictos entre las WHAT IS FENTANYL?



Fentanyl is a synthetic opioid that is approximately 50 X MORE POTENT THAN MORPHINE

Many people are exposed to fentanyl without knowledge while others use it intentionally because of its potent

OVERDOSE DEATHS IN THE UNITED STATES EXCEEDED 100,000 IN A 12-MONTH PERIOD FOR THE FIRST TIME!

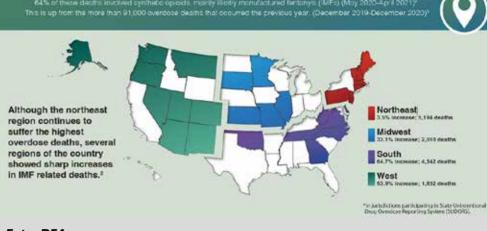

**Foto: DEA** 

medidas de cumplimiento y otras iniciativas de manera que tenga el efecto estratégico más duradero e impactante.

Este esfuerzo será supervisado por el Consejo de Seguridad Nacional de conformidad con el Memorando de Seguridad Nacional-2 del 4 de febrero de 2021, y deberá: derribar las barreras de intercambio de información entre las entidades encargadas de hacer cumplir la ley y la Comunidad de Inteligencia; maximizar el efecto disruptivo de las acciones del Gobierno de los Estados Unidos en la cadena de suministro ilícita de fentanilo y otros opioides sintéticos utilizando toda la gama de herramientas disponibles para hacerlo; y garantizar que los departamentos y agencias estén operando de conformidad con una evaluación compartida sobre la naturaleza de la amenaza planteada.

#### **SECCIÓN 1. POLÍTICA**

Para lograr esta prioridad estratégica de interrumpir la cadena de suministro ilícita de fentanilo y otros opioides sintéticos, la política de los Estados Unidos es:

(a) trabajar colectivamente entre departamentos y agencias para mantener una comprensión operativa compartida y actualizada de la amenaza que plantean los productores, distribuidores y proveedores de opioides sintéticos; los nodos clave en la cadena de suministro; y las redes de tráfico de drogas más perniciosas;

(b) participar en el intercambio activo de información entre diferentes entidades encargadas de hacer cumplir la ley y entre dichas entidades y la comunidad de inteligencia, y derribar las barreras que impiden dicho intercambio, a fin de apoyar el desarrollo de un panorama operativo común y de objetivos estratégicos de disrupción;

(c) identificar y priorizar las acciones estratégicamente más efectivas para interrumpir la cadena de suministro ilícita de fentanilo y otros opioides sintéticos, utilizando toda la gama de herramientas disponibles, incluida la interdicción y la incautación de drogas ilícitas, productos químicos precursores y equipos asociados; acciones de decomiso penal, civil y administrativo; investigación, arresto y enjuiciamiento de redes criminales; focalización de los mecanismos financieros utilizados para financiar la producción, distribución y venta de drogas mortales; sanciones; restricciones de visas y listas de vigilancia de actores criminales involucrados en el comercio ilícito de drogas; y mayores asociaciones con socios encargados de hacer cumplir la ley estatales, locales, territoriales, tribales y extranjeros; y

(d) desarrollar y dotar de recursos suficientes las estructuras institucionales, incluida la tecnología de apoyo, para promover esta prioridad estratégica en consonancia con los esfuerzos esbozados anteriormente y a continuación.

#### **SECCIÓN 2. LÍNEAS DETRABAJO**

En apoyo a la política establecida en la sección 1 de este memorando, y con base en las recomendaciones de la Junta Asesora de Inteligencia del Presidente y la revisión coordinada por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, se ordena a los departamentos y agencias que emprendan las siguientes líneas de trabajo que se refuerzan mutuamente, de conformidad con la ley aplicable, las directivas presidenciales y las



Foto: EFE



Foto: EFE

#### SEGURIDAD Y DEFENSA

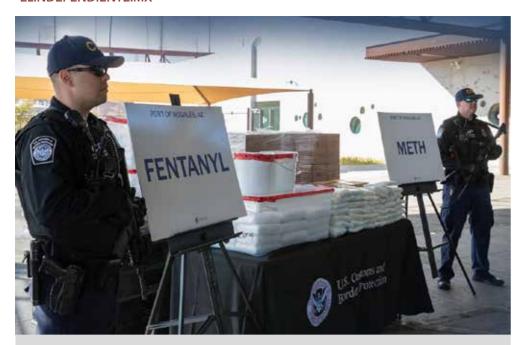

Foto: EFE

reglamentaciones federales, incluidas las que protegen la privacidad, los derechos civiles y las libertades civiles:

- (a) Establecer y mantener un panorama de inteligencia común.
- (i) Dentro de los 90 días a partir de la fecha de este memorando, el Director de Inteligencia Nacional elaborará una Evaluación de la Comunidad de Inteligencia sobre la amenaza que representan para los Estados Unidos durante el próximo año el fentanilo ilícito y otros opioides sintéticos, que estará acompañada de un resumen no clasificado de las sentencias clave, seguido de evaluaciones anuales sobre este tema prioritario.
- (ii) La evaluación de la comunidad de inteligencia a la que se hace referencia en el inciso (a)(i) de esta sección aprovechará la información sobre opioides sintéticos de la comunidad de inteligencia, las agencias de aplicación de la ley y otros departamentos y agencias pertinentes; identificará y evaluará las redes involucradas en la producción, distribución y venta de opioides sintéticos y los productos químicos precursores y el equipo utilizado para fabricar estas drogas, así como los modos de operación de las redes; identificará y evaluará los mecanismos de financiamiento y las redes que respaldan la producción, venta y distribución de opioides sintéticos; identificará los nodos clave donde las acciones disruptivas tendrán el mayor efecto; y detallará las tendencias emergentes.

La evaluación de la comunidad de inteligencia estará diseñada para garantizar que los departamentos y agencias, así como otros socios clave, estén trabajando a partir de un panorama de inteligencia común.

- (b) Aumentar la escala y la velocidad con que se comparte la información entre los servicios de inteligencia, las fuerzas del orden y otras entidades pertinentes.
- (i) Para apoyar un esfuerzo coordinado, estratégico e impulsado por la información para combatir el fentanilo ilícito y otros opioides sintéticos, los departamentos y agencias deben derribar los silos de información actuales para poder trabajar juntos de manera más eficaz, operar con información compartida y tomar decisiones coordinadas y estratégicas de disrupción en consecuencia.

Esto requerirá que los departamentos y agencias actualicen las formas en que operan para enfrentar la amenaza en evolución, de manera similar a lo que se hizo con respecto al contraterrorismo después de los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Hacerlo es esencial para la capacidad de nuestra Nación de combatir la amenaza de manera más eficaz.

(ii) El Secretario del Tesoro, el Fiscal General y el Secretario de Seguridad Nacional

tomarán medidas inmediatas para garantizar que la información relevante en su poder se comparta adecuadamente, de conformidad con las autoridades aplicables, entre las entidades de cumplimiento que lideran la lucha contra el fentanilo ilícito y otros opioides sintéticos (incluida la Administración de Control de Drogas, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE.UU., Investigaciones de Seguridad Nacional, la Oficina Federal de Investigaciones, el Servicio de Impuestos Internos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la Red de Control de Delitos Financieros y las autoridades policiales estatales y locales) y con el Departamento de Defensa y la Comunidad de Inteligencia, a fin de maximizar la comprensión colectiva de la amenaza e informar acciones disruptivas.

(iii) Dentro de los 15 días a partir de la fecha de este memorando, el Secretario del Tesoro, el Procurador General y el Secretario de Seguridad Nacional elaborarán un informe de las medidas que se estén adoptando de conformidad con la subsección (b)(ii) de esta sección e identificarán cualquier obstáculo técnico, legal, práctico o de recursos para aumentar el intercambio de información.

(iv) El Director de Inteligencia Nacional adoptará medidas inmediatas para aumentar el intercambio de información de la Comunidad de Inteligencia con las fuerzas del orden, incluida la automatización del paso de información en sistemas no clasificados a una escala apropiada y la garantía de que la información se comparta de manera suficientemente oportuna para que la utilicen los organismos encargados de hacer cumplir la ley en actividades operativas.

(v) Dentro de los 15 días a partir de la fecha de este memorando, el Director de Inteligencia Nacional producirá un informe de las medidas que se están tomando de conformidad con la subsección (b)(iv) de esta sección e identificará cualquier obstáculo técnico o práctico para hacerlo y, en consulta con el Fiscal General, identificará cualquier obstáculo legal para hacerlo.

(vi) El Secretario del Tesoro, el Secretario de Defensa, el Fiscal General, el Secretario de Seguridad Nacional y el Director de Inteligencia Nacional tomarán medidas inmediatas para garantizar que cualquier individuo identificado como involucrado en la cadena de suministro transnacional ilícita de fentanilo y otros opioides sintéticos sea nominado al Programa de Detección de Actores del Crimen Organizado Transnacional (TADP) del Centro de Detección de Terroristas, de conformidad con los criterios de nominación aplicables; y, dentro de los 30 días a partir de la fecha de este memorando:

(A) revisar y proponer modificaciones a

los criterios de nominación del TADP para apoyar aún más la inclusión de personas involucradas en la cadena de suministro transnacional ilícita de fentanilo y otros opioides sintéticos en el TADP, incluidas recomendaciones, según corresponda, para la inclusión de ciudadanos de los Estados Unidos y residentes permanentes legales en el TADP;

(B) revisar y proponer modificaciones, según corresponda, al proceso mediante el cual las personas nominadas para el TADP son desvinculadas adecuadamente de los conflictos antes de que se tomen acciones adversas basadas en su presencia en el TADP, a fin de preservar las equidades operativas, investigativas o de otro tipo aplicables.

(vii) El Secretario del Tesoro, el Secretario de Defensa, el Fiscal General, el Secretario de Seguridad Nacional y el Director de Inteligencia Nacional tomarán medidas inmediatas para garantizar que la información (incluida la información de inteligencia o de aplicación de la ley) sobre personas y entidades involucradas en la cadena de suministro ilícita transnacional de fentanilo y otros opioides sintéticos se comparta con la Plataforma de Inteligencia de Identidad del Crimen Organizado Transnacional (TIIP) del Centro de Detección de Terroristas, tras la implementación de la TIIP de conformidad con el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional-7; y desarrollar e implementar un plan para automatizar la degradación de cierta información de identificación clasificada de la TIIP para su uso en el TADP con fines de detección, investigación, lista de vigilancia y otras acciones de aplicación de la ley, según lo autorizado.

- (c) Participar en la priorización estratégica y la resolución eficaz de conflictos en apoyo de objetivos comunes.
- (i) Es fundamental garantizar que los departamentos y organismos trabajen en colaboración para apoyar las iniciativas estratégicas de disrupción, empleando todas las herramientas disponibles para respaldar esas iniciativas.

Esto requiere colaboración activa, planificación coordinada y medidas de desestabilización eficaces y oportunas.

También requiere el uso estratégico de grupos de trabajo, células de fusión y otros organismos interinstitucionales para apoyar la aplicación prioritaria de la ley, de una manera que se cuente con los recursos necesarios de los departamentos y organismos pertinentes y se minimice la duplicación de esfuerzos.

(ii) Dentro de los 5 días a partir de la fecha de este memorando, el jefe de cada departamento y agencia designará a un funcionario de alto rango para participar en un Grupo Directivo del Consejo de Seguridad Nacional para la Interrupción del Fentanilo, presidido por el Asistente del Presidente para Asuntos de Seguridad Nacional o su designado, para apoyar y supervisar la implementación de las prioridades y directivas de políticas delineadas en este memorando; identificar y establecer objetivos estratégicos de interrupción; ayudar a garantizar que todos los recursos y herramientas disponibles se destinen a estos esfuerzos de acuerdo con las prioridades estratégicas; supervisar las actualizaciones y la implementación del Plan de Implementación Estratégica para Interrumpir Comercialmente la Cadena de Suministro Ilícito de Fentanilo; y sacar a la luz los desacuerdos y desafíos para una mayor revisión a nivel de Adjunto v Director.

(iii) Dentro de los 15 días a partir de la fecha de este memorando, todos los departamentos y agencias deberán producir un mapa y una descripción detallada de las células de fusión existentes y planificadas, los grupos de trabajo conjuntos, los centros de misión y las iniciativas similares de varios departamentos, incluyendo una explicación de los propósitos, objetivos y composición, para ser compartidos con el Presidente del Grupo Directivo de Interrupción del Fentanilo, para apoyar los esfuerzos para asegurar la priorización y los recursos adecuados y minimizar la duplicación de esfuerzos.

- (d) Aumentar la recopilación, explotación y difusión de inteligencia.
- (i) Se ordena a los departamentos y agencias que adopten las siguientes medidas para ayudar a garantizar un panorama común y el desarrollo continuo de inteligencia estratégica y procesable para respaldar la intensificación de los esfuerzos colectivos de disrupción:
- (A) Durante la próxima revisión de las Prioridades de Inteligencia del Presidente, que se emitieron por última vez en 2022, el personal del Consejo de Seguridad Nacional, en consulta con el Director de Inteligencia Nacional, hará de la lucha contra los narcóticos, con especial atención al fentanilo ilícito y otros opioides sintéticos, una prioridad independiente.
- (B) Mientras tanto, el Director de Inteligencia Nacional tomará medidas de inmediato para priorizar la recopilación dentro del marco de priorización existente y de manera coherente con las autoridades existentes, incluso aumentando la recopilación, explotación y difusión de informes de inteligencia sobre:
  - (1) actores y redes internacionales asocia



Foto: EFE



Foto: EFE

dos con la producción, distribución y venta de precursores químicos y equipos asociados, como prensas para pastillas, moldes de matriz y máquinas de encapsulado, utilizados para producir opioides sintéticos ilícitos;

(2) los mecanismos para transportar fentanilo ilícito y otros opioides sintéticos a los Estados Unidos, incluidos los facilitadores clave, las rutas de tránsito, las ubicaciones y los horarios de entrada; y

(3) las actividades financieras de los cárteles de la droga y los facilitadores que los apoyan con servicios de gestión de riqueza, empresas fantasma y de fachada, y tácticas y técnicas de lavado de dinero, incluido el uso de moneda virtual y sistemas bancarios clandestinos.

(C) Para apoyar estos esfuerzos, el Director de Inteligencia Nacional, dentro de los 60 días a partir de la fecha de este memorando, realizará una revisión de cómo los elementos relevantes de la Comunidad de Inteligencia están estructurados para recopilar información sobre esta amenaza y brindará recomendaciones sobre cómo priorizar la recopilación dentro de los recursos existentes.

(D) El Fiscal General y el Director de Inteligencia Nacional realizarán, según corresponda y de conformidad con las autoridades aplicables, una vigilancia adicional de personas no estadounidenses fuera de los Estados Unidos involucradas en la producción, distribución o financiación de drogas sintéticas ilícitas, de conformidad con la sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, según enmendada.

(e) Priorizar aún más estos esfuerzos en todos los departamentos y agencias.

(i) Los departamentos y agencias deberán realizar una revisión inmediata de sus estructuras internas, planes estratégicos, directivas operativas, programas de capacitación y mecanismos de desempeño de la fuerza laboral (es decir, premios, promociones, desarrollo profesional) para garantizar que los esfuerzos para interrumpir estratégicamente la producción, distribución y venta de fentanilo ilícito y otros opioides sintéticos sean priorizados, reconocidos e incentivados, de acuerdo con la dirección de este memorando.

(ii) Los departamentos y agencias realizarán los ajustes necesarios, con base en este memorando, para asegurar la priorización de estos esfuerzos.

(iii) Los departamentos y agencias deberán, dentro de los 30 días a partir de la fecha de este memorando, identificar las autoridades y recursos adicionales necesarios para promover los esfuerzos delineados en este memorando, incluidos los requisitos técnicos y logísticos (incluido el espacio) para promover eficazmente estos esfuerzos, y priorizar los esfuerzos para satisfacer estas necesidades.

(f) Mejorar la coordinación con los actores del sector privado.

i) Los servicios prestados por actores privados -entre ellos, empresas navieras, empresas de transporte de carga, entidades



Estos actores del sector privado tienen acceso a una gran cantidad de datos y otra información que, si se comparten de manera oportuna y adecuada, pueden respaldar las medidas de cumplimiento de la ley.

(ii) Dentro de los 30 días a partir de la fecha de este memorando, los departamentos y agencias revisarán e informarán sobre las asociaciones público-privadas ya en marcha, incluida una evaluación de las asociaciones, su eficacia y las brechas clave.

(iii) Los informes descritos en el inciso (f) (ii) de esta sección incluirán recomendaciones sobre cómo aumentar y mejorar dicha coordinación, incluidas recomendaciones de acciones legislativas y administrativas.

Este memorando y las líneas de trabajo delineadas establecerán la estrategia principal de la Nación para interrumpir la cadena de suministro de fentanilo ilícito y otros opioides sintéticos. De conformidad con el proceso del Memorándum de Seguridad Nacional-2, los resultados de todas las auditorías, informes y revisiones descritas en este documento se compartirán de inmediato con el personal del Consejo de Seguridad Nacional.

El personal del Consejo de Seguridad Nacional, a través del Grupo Directivo para la Interrupción del Uso del Fentanilo, llevará a cabo reuniones interinstitucionales periódicas para garantizar la implementación completa de la dirección de política proporcionada en este memorando, monitorear el progreso y supervisar los procesos de coordinación, intercambio de información y re-



#### **SEC.3. DISPOSICIONES GENERALES**

(a) Nada de lo dispuesto en este memorando se interpretará como que perjudica o afecta de otro modo:

(i) la autoridad otorgada por ley a un departamento o agencia ejecutiva, o al jefe del mismo; o

(ii) las funciones del Director de la Oficina de Administración y Presupuesto relacionadas con propuestas presupuestarias, administrativas o legislativas.

(b) El presente memorando se implementará de conformidad con la legislación aplicable y sujeto a la disponibilidad de asignaciones.

(c) Este memorando no pretende, y no crea, ningún derecho o beneficio, sustantivo o procesal, exigible por ley o en equidad por ninguna de las partes contra los Estados Unidos, sus departamentos, agencias o entidades, sus funcionarios, empleados o agentes, o cualquier otra persona.

JOSEPH BIDEN JR. Presidente de Estados Unidos



Foto: EFE



Foto: EFE

## ARRANCA MACRO OPERATIVO DE SEGURIDAD EN COYOACÁN

Por Guillermo Juárez / CDMX Magacín

on un amplio despliegue de elementos de seguridad de diferentes órdenes de Gobierno, arrancó el operativo de seguridad Coyoacán-Tlalpan, en donde el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar, destacó la suma de esfuerzos para destinar más de 3,000 elementos de distintas corporaciones que ponen en riesgo sus vidas para la protección de la ciudadanía.

Durante una ceremonia realizada en las inmediaciones del Estadio Azteca, el alcalde dijo que, gracias a ese trabajo conjunto, se ha logrado disminuir la percepción de inseguridad en esta demarcación y en la Ciudad de México, sin embargo, pidió redoblar esfuerzos para contar con mayores herramientas, y así enfrentar hechos que generan actos delictivos en esta zona de la capital.

Con la asistencia del Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, el alcalde Gutiérrez denunció que en Coyoacán se ha comenzado a enfrentar un fenómeno que se conoce como las "chelerías toreras" en donde, a pesar de las acciones para el retiro de puestos en la vía pública donde se expende ilegalmente alcohol, estos se vuelven a instalar dado que la ley es muy laxa para sancionar, pues solo son faltas de carácter administrativo.

"Hoy enfrentamos un fenómeno como las chelerías toreras. Nosotros las quitamos, las levantamos con las pocas atribuciones que tienen las alcaldías, y a los cinco minutos, se vuelven a poner. Eso no puede ser", expuso.

"Las chelerías, ya sean en vía pública o en establecimientos o locales que no cuentan con las autorizaciones requeridas, se convierten en focos rojos que generan delincuencia", mencionó.

Comentó que hace más de tres meses envió, conforme sus facultades, una iniciativa de ley al Congreso de la Ciudad de México, para que la venta ilegal de alcohol y el consumo en vía pública, y sobre todo a menores de edad, sea un acto con mayores sanciones, más severas.

"Que no sea una falta cívica o administrativa en donde el juez cívico impone una sanción y, a los minutos, ya estén en la calle otra vez", dijo.

Gutiérrez Aguilar dijo que esta problemática se enfrenta en toda la Ciudad de México y, por ello, consideró necesario que una iniciativa como la que envió, pueda ser analizada por las y los legisladores a fin de sumar esfuerzos ante un fenómeno que no se debe permitir pues, por el contrario, Coyoacán y la ciudad, deben ser cantera de deportistas, ejemplificó.

"Y esta iniciativa, Jefe de Gobierno, ojalá que la pueda usted checar, revisar, que la comentemos con las y los diputados, me parece que ya deberá pasar a la siguiente legislatura; pero la ley es laxa", destacó.

"Nos faltan poner elementos ahí que nos ayuden a que no jueguen con nosotros, que no jueguen con tu niño, con tu joven, que se va y en lugar de ir a un deportivo se va y se toma un famoso 'azulito' o se toma una 'chela', eso no puede pasar", indicó.

Martí Batres, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, anunció que estos recorridos de seguridad se concentrarán especialmente en las siguientes colonias: Pedregal de Santo Domingo, La Magdalena, Paseos de Taxqueña, San Francisco Culhuacán, Carmen Serdán, Ajusco, Santa Úrsula, Viejo Ejido de Santa Úrsula, Espartaco, Jardines del Pedregal, Bosques de Tetlameya, Villa Panamericana, Los Girasoles, CTM Culhuacán e Insurgentes Cuicuilco.

Para ello, se desplegará un estado de fuerza compuesto por 3 mil 56 elementos, 212 vehículos, 46 potros, siete cuatrimotos, tres vehículos blindados, dos motocicletas y dos binomios; todos ellos pertenecientes a la Fiscalía General de Justicia, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Poco antes del mediodía, el alcalde Giovani Gutiérrez, también se reunió en instalaciones de la SEDENA, con personal de esta dependencia para abordar temas de seguridad en la demarcación.



### **MENSAJE POLÍTICO**



www.cdmx.info

## LA DEUDA DE SHEINBAUM CON ROMO

Por Alejandro Lelo de Larrea

n el equipo de Clara Brugada, uno de los temas de discusión es qué hacer con la petición de Claudia Sheinbaum de que el diputado electo, Víctor Romo, sea el coordinador de Morena en el Congreso de la Ciudad de México.

Para Brugada la propuesta no es viable, porque quieren alguien de su absoluta confianza, como Martha Ávila, a quien también se la deben porque la bajaron de la candidatura a Iztapalapa. Están haciendo tiempo para ver cómo sortean el asunto, porque saben que Sheinbaum tiene una enorme deuda con Víctor Romo, el artífice de toda la información, verosímil, verídica y no verídica para la anticampaña y campaña negra contra la candidata opositora Xóchitl Gálvez, lo que frenó su crecimiento en las encuestas desde julio de 2023 que se perfiló como la principal aspirante de la oposición a la candidatura presidencial. En esos días.

En junio y principios de julio del año pasado, Xóchitl venía creciendo en las preferencias de la gente, porque se generó la percepción de que los adversarios de Morena por fin tenían una candidatura competitiva.

Sin embargo, el as bajo la manga lo tuvo Romo, quien ya traía una confrontación casi personal con Xóchitl, pues él fue alcalde de Miguel Hidalgo entre 2012 y 2015, y ella su sucesora, que lo investigó y logró sancionar a gente de la anterior administración por hechos de corrupción.

Pero en 2018 Romo regresó a la Alcaldía y le armó un expediente para cobrársela. Seguramente jamás imaginó para qué podría servir la información que se allegó, por ejemplo, que había constructoras que por su actividad debían ser reguladas por la entonces Delegación Miguel Hidalgo, y para quedar bien con Xóchitl contrataron a sus empresas.

Este fue el insumo de información para que posteriormente el presidente López Obrador, en su mañanera, violentando los secretos bancario y fiscal, corroborara que existían reportes de transferencias de las constructoras a las empresas de Xóchtil, en los días que era delegada. No se trataba de un delito en esos días, pero fue presentado en la narrativa de campaña desde Palacio como un hecho de corrupción que frenó de tajo el veloz crecimiento que traía Xóchitl. De no haber sido por esta información, es muy probable que la historia electoral hubiera sido otra.

Ya ungida candidata de la oposición, en septiembre de 2023, Morena utilizó otra información de Romo para acusar a Xóchitl de vivir en una casa cuyo permiso de construcción otorgó ella cuando fue delegada, y que supuestamente compró después a precio preferencial, pero sin contar con permiso de uso de suelo, porque presuntamente había irregularidades en su edificación.

Este otro tema también lo lanzó la campaña de Sheinbaum con una narrativa de corrupción que de plano estancó a Xóchitl en las encuestas, y nunca más pudo levantarse.

Estos son los dos principales insumos para la anticampaña de Sheinbaum contra Xóchitl que aportó Romo, clave para frenar su crecimiento. Por eso es que Sheinbaum está en deuda con él, pero también porque apoyó a Omar García Harfuch en su intento por ser el candidato de Morena a la Jefatura de Gobierno CDMX.

Nada fácil está que Sheinbum imponga a Romo como coordinador en el Congreso CDMX, pero le tiene que recompensar de alguna forma, acaso con un cargo en el Gabinete Presidencial, porque si no paga esta y otras cuatro facturas que debe con colaboradores muy cercanos y leales, Sheinbaum dará un pésimo mensaje político. Lo veremos.

## GLORIETA DE COLÓN

## AMLO, BATRES, ¿SE ACUERDAN DE LAS EXPLOSIONES EN GUADALAJARA?

n las últimas semanas, cada vez son más persistentes las alertas en las colonias cercanas

ciudadanas de que en las colonias cercanas al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, del lado de la Gustavo A. Madero y Nezahualcóyotl, ha aumentado el tufo a gasolina proveniente de la red del desagüe. A pesar de ello, no han logrado que ni personal de Pemex, ni de la Alcaldía o el Municipio, y menos del Gobierno de la CDMX o del Es-

tado de México acudan a inspeccionar para hacer un dictamen de lo que está ocurriendo. Lo están tomando con mucha ligereza. Seguramente no les da para dimensionar el riesgo. A ver si les sirve recordarles la historia de las explosiones en Guadalajara, Jalisco, el 22 de abril de 1992, en la zona céntrica, producto de una acumulación de gasolina y gases en el drenaje. El saldo fue terrible: 212 muertos, 69 desaparecidos, mil 800 lesionados. Se dañaron también ocho kilómetros de calles, mil 142 viviendas afec-

tadas, 450 comercios, 100 centros escolares, 600 vehículos. Aquella vez, las autoridades municipales, estatales ni federales hicieron caso de las alertas ciudadanas. Ojalá que acá pronto revisen y corrijan, si es necesario.

#### SINDICALISTAS DESQUICIANTRÁNSITO

Con pleno respaldo de Morena, con expresiones soeces y de valemadrismo ante el caos vial que ocasionaron, algunos trabajadores de limpia de La Magdalena Contreras, pero sobre todo acarreados de otras partes de la CDMX, encabezados por su líder del SUTCDMX, Hugo Alonso Ortiz, bloquearon durante más de 4 horas la avenida Luis Cabrera en el cruce con calzada Magdalena, frente al deportivo Casa Popular, simple y llanamente para hacerle el favor a Fernando Mercado, el candidato ganador de los cómputos en la demarcación, y ejercer presión política en contra del actual alcalde en esa demarcación, Luis Gerardo Quijano.

También ahí estaba el líder de la Sección 1, Ricardo del Moral, a quien a cambio de sus desmanes le prometieron la Dirección General de Ecología y Sustentabilidad, donde hicieron gran negocio en la anterior administración, la de Patricia Ortiz (Morena).



Foto: Archivo Gobierno de México



Luis Almagro, Secretario General de la OEA. (Foto EFE)

## OEA PEDIRÁ A LA CORTE PENAL INTERNACIONAL EL ARRESTO DE MADURO POR "BAÑO DE SANGRE"

Por Redacción / El Independiente

ashington (EFE).- El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, anunció ayer miércoles que solicitará a la Corte Penal Internacional (CPI) que ordene el arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien acusó de haber cometido un baño de sangre contra los manifestantes tras las elecciones del domingo.

"Es hora de la Justicia y nosotros vamos a solicitar la imputación de cargos con orden de aprehensión", afirmó Almagro durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA celebrada en Washington, en la que invitó a los Estados miembros sumarse a la petición.

#### PIDEN CAPTURA DE MADURO

El secretario general dijo que "teniendo en cuenta" la investigación que lleva a cabo la Fiscalía de la CPI sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2014, ha llegado "el momento de presentar cargos de imputación contra aquellos más responsables, incluyendo a Maduro".

Además, según Almagro, el presidente de Venezuela se ha encargado de dirigir la instrucción de la implementación de la represión contra el pueblo del país.

"Maduro anunció un baño de sangre y lo está cumpliendo", afirmó el político uruguayo al referirse a los 17 manifestantes muertos en las protestas en contra del Gobierno tras las elecciones del domingo.

#### "BAÑO DE SANGRE"

Maduro dijo antes de los comicios, durante un acto electoral, que Venezuela podría caer en un "baño de sangre, en una guerra civil" si él no ganaba las elecciones.

Fracasa en Consejo de la OEA una resolución que exigía a Venezuela revelar actas de votación. "Fue algo que impresionó cuando lo dijo, pero me impresiona mucho más cuando lo está haciendo", agregó Almagro.

La crisis en Venezuela se ha agudizado desde que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la victoria de Maduro en las elecciones del pasado domingo, unos resultados rechazados por la oposición y buena parte de la comunidad internacional, que exige ver las actas de votación para verificar el resultado.

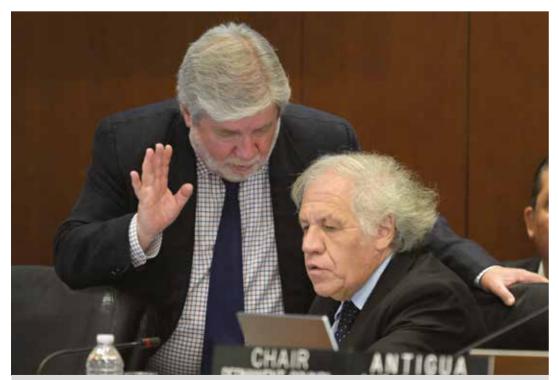

Foto: EFE

### MADURO CONVOCA A MOVILIZACIÓN "CONTRA EL FASCISMO"; PIDE CÁRCEL PARA SUS ADVERSARIOS

Por Redacción / El Independiente

aracas (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó a una movilización permanente del pueblo para consolidar la victoria popular en la elección del pasado domingo, en la cual resultó vencedor con 51.2 por ciento de los votos, y reiteró que el país enfrenta "un intento de desestabilización masiva con financiamiento de Estados Unidos y del narcotráfico colombiano.

Convoco a la fórmula mágica de la unión cívico militar policial para que todos los sectores sociales, fuerzas populares de base, hagan un cronograma de movilización y vayan al Palacio de Miraflores.

Además, el mandatario de Venezuela dijo que el candidato presidencial de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, y su valedora María Corina Machado tienen que "estar detrás de la reja", por supuestas acciones "criminales" en los últimos días, cuando se registraron múltiples protestas espontáneas en rechazo al resultado oficial de los comicios del domingo.

"Si me preguntan mi opinión como ciudadano, te digo que esa gente tiene que estar bajo las rejas, detrás de la reja, y tiene que haber justicia en Venezuela", dijo el jefe de Estado en rueda de prensa.

El llamado a la cárcel para ambos antichavistas lo hizo el martes el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el oficialista Jorge Rodríguez, quien los acusó de ser los responsables de una "conspiración fascista" contra los comicios, mientras que el considerado número dos del chavismo, el diputado Diosdado Cabello, amenazó con que los van "a joder".

Numerosos opositores, organizaciones y buena parte de la comunidad internacional, que cuestionan el resul-



Foto: EFE

tado oficial de las elecciones, exigen la publicación de todas las actas, mientras que el antichavismo mayoritario asegura tener en su poder más del 80%, que dan la victoria -insiste- a González Urrutia por amplio margen.

#### EU DICE QUE HAY EVIDENCIA "IRREFUTABLE" DE LA "VICTORIA" DE LA OPOSICIÓN EN VENEZUELA

En tanto, el encargado del Departamento de Estado de EE.UU. para Latinoamérica, Brian Nichols, afirmó ayer miércoles que existe evidencia "irrefutable" para declarar la victoria del candidato opositor, Edmundo González Urrutia, en las elecciones presidenciales de Venezuela del pasado 28 de julio.

"Con la evidencia irrefutable basada en las actas de votación, que todo el mundo puede ver, está claro" que el político opositor "derrotó a Nicolás Maduro con millones de votos" de ventaja, señaló el diplomático ante Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

### CHAVISTAS MARCHAN EN CARACAS EN RESPALDO AL RESULTADO OFICIAL DE LAS PRESIDENCIALES

Por Redacción / El Independiente

aracas (EFE).- Miles de chavistas se movilizaron ayer miércoles en Caracas en respaldo al resultado oficial de las elecciones presidenciales del domingo, que dio al mandatario Nicolás Maduro, sin la totalidad de actas escrutadas, una controvertida victoria rechazada por la oposición mayoritaria y cuestionada por buena parte de la comunidad internacional.

Los simpatizantes del oficialismo, algunos de ellos empleados públicos, marcharon con prendas, pancartas, elementos e imágenes alusivas al chavismo, mientras coreaban consignas a favor del mandatario y se manifestaban en contra de supuestos "intentos desestabilizadores" atribuidos a la oposición.

Los chavistas se acercaron al Palacio de Miraflores -sede del Ejecutivo-, donde los iba a recibir el jefe de Estado, quien apareció un par de horas después, tiempo durante el que varios de ellos no esperaron por la salida de su líder y se retiraron, según constató EFE.

Maduro salió minutos después de las 19:00 hora local (23:00 GMT) en un balcón, desde donde acusó, una vez más, al candidato presidencial del mayor bloque opositor -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, Edmundo González Urrutia, y a su valedora María Corina Machado de pretender "imponer un plan desestabilizador apoyado" por Estados Unidos, sin mostrar prueba alguna.

Asimismo, aseguró estar "consolidando la paz de Venezuela" con acciones para frenar a "los fascistas y criminales", entre las que mencionó las más de 1.000 detenciones de "delincuentes" que "atacaron" instalaciones públicas.



Foto: EFE

### MÁS DE MIL DETENIDOS EN VENEZUELA TRAS PROTESTAS CONTRA RESULTADO DE LAS ELECCIONES NACIONALES

aracas (EFE).- Un total de 1,062 personas han sido detenidas en Venezuela esta semana tras las numerosas protestas registradas en varias regiones del país contra el resultado oficial electoral del domingo, que ratificó a Nicolás Maduro, en el poder desde 2013, como presidente reelecto, informó el fiscal general, Tarek William Saab.

El funcionario aclaró que, si se comprueba, tras la investigación correspondiente, que algunos de los detenidos no participaron en las protestas, quedarán libres, pero "a los que se les determine la responsabilidad (...) quedarán privados de libertad por muchos años".

Saab dijo que, según un balance preliminar, durante las protestas, resultaron heridos 77 efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado, 29 más que los que se registraban el martes, cuando también informó de la muerte de un sargento en la región de Aragua (norte).

El fiscal mostró una secuencia de videos de "ataques terroristas" donde aparecen "grupos que para nada se pueden llamar manifestantes pacíficos", a la vez que dijo que en estas manifestaciones hay "grupos paramilitares" y que "los comanditos" -como se denominan los grupos de organización política de la campaña de opositor Edmundo González Urrutia- "eran grupos criminales".

El funcionario aseguró que la Fiscalía y el sistema de justicia venezolano "no va (n) a permitir una escalada" que lleve a "embriones de guerra civil" y aseguró que, tras las protestas del lunes y el martes, hay "una tensa calma" gracias al "brazo de la justicia" y a "los tribunales".

Saab no se refirió a los manifestantes lesionados, quienes fueron repelidos con gases lacrimógenos y perdigones usados por la fuerza pública, según constató EFE en Caracas.

En cambio, acusó a algunos de "delito de simulación (de muertes)" y la "difusión de mensajes que causan zozobra y pánico a la población". Maduro denunció que está en marcha un

Por Redacción / El Independiente intento de golpe de Estado "de carácter fascista", en vista de los cuestionamientos a su reelección, que fue rechazada por la oposición mayoritaria y buena parte de la comunidad internacional.

> La principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), aseguró que su abanderado, González Urrutia, ganó la Presidencia con un amplio margen, gracias a la recopilación del 85% de las actas electorales a través de testigos que fueron escaneadas y publicadas en una página de internet.

#### VENEZUELA DESENCADENA UNA INÉDITA CRISIS DIPLOMÁTICA CON SIETE PAÍSES **LATINOAMERICANOS**

El Gobierno de Venezuela ha desencadenado una inédita crisis diplomática simultánea con siete países de América Latina a raíz del cuestionamiento de estos acerca de la transparencia y limpieza de las elecciones del pasado 28 de julio en las que, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), Nicolás Maduro fue reelegido para un tercer mandato con un 51,2 % de los votos, un resultado que la oposición considera "fraudulento".

Los países afectados son Argentina, Costa Rica, Chile, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. Algunos de ellos han retirado motu proprio a sus representantes diplomáticos tras denunciar irregularidades en los comicios que dieron la victoria a Maduro y otros han sido obligados por Caracas a cerrar sus embajadas en el país caribeño y retirar su personal.

Las reacciones de los líderes de los dos países latinoamericanos que tienen frontera con Venezuela (Guayana también es limítrofe) y que acogen a buena parte de los casi ocho millones de venezolanos desplazados que según la ONU hay en todo el mundo, apuntan a la existencia de irregularidades y falta de transparencia en el pro-

Las reacciones y medidas tomadas por varios países latinoamericanos tras las controvertidas elecciones en Venezuela reflejan la creciente tensión y la preocupación por la integridad democrática en la región.



Foto: EFE



Foto: EFE

## EJÉRCITO DE EU "NO ESTÁ PREPARADO PARA LA GUERRA", REVELA INFORME DEL **CONGRESO: BREITBART**

Por Redacción / El Independiente

lizabeth Weibel, en su investigación para Breitbart, revela el resultado de un informe de la Comisión sobre la Estrategia Nacional de Defensa, el cual, concluyó que el ejército de Estados Unidos "no está preparado" para luchar en una guerra importante, ya que las "grandes potencias" -como Rusia y China- se han convertido en "las principales amenazas" para Estados Unidos, y China "supera" a Estados Unidos.

El informe, que la Comisión publicó en julio, advierte que, si bien Estados Unidos enfrenta actualmente algunas de las amenazas "más graves y desafiantes" desde 1945, varios problemas impiden que el ejército estadounidense pueda abordar las amenazas de China o Rusia.

Entre los problemas que impiden que el ejército estadounidense aborde las amenazas de China y Rusia se encuentran, según se informa, las "prácticas comerciales, la investigación bizantina" y su "dependencia de equipos militares de décadas de antigüedad" del Departamento de Defensa (DOD), lo que refleja "una era de dominio militar indiscutible". El informe añade que "tales métodos" no son "adecuados al entorno estratégico actual". El informe también señala que el ejército estadounidense ha enfrentado "recientes déficits de reclutamiento" que han llevado a una disminución del "tamaño del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina".

"Las amenazas que enfrenta Estados Unidos son las más serias y desafiantes que la nación ha encontrado desde 1945 e incluyen la posibilidad de una gran guerra a corto plazo", afirma el informe.

"Estados Unidos luchó por última vez en un conflicto global durante la Segunda Guerra Mundial, que terminó hace casi 80 años.

La nación estuvo preparada por última vez para una lucha de ese tipo durante la Guerra Fría, que terminó hace 35 años. Hoy no está preparada".

Se describe a China y Rusia como grandes potencias que están tratando de "socavar" la influencia de Estados Unidos, y China "supera a Estados Unidos":

La Comisión concluye que, en muchos sentidos, China está superando a Estados Unidos y ha anulado en gran medida la ventaja militar estadounidense en el Pacífico occidental a través de dos décadas de inversión militar focalizada

Si Estados Unidos no realiza cambios significativos, el equilibrio de poder seguirá cambiando a favor de China. Se estima que el gasto anual total de China en defensa asciende a 711.000 millones de dólares, y en marzo de 2024 el gobierno chino anunció un aumento del gasto anual en defensa del 7,2

El informe añade que China y Rusia establecieron una asociación "sin límites" en febrero de 2022 que "solo se ha profundizado y ampliado para incluir una asociación militar y económica con Irán y Corea del Norte".

"Esta nueva alineación de naciones opuestas a los intereses estadounidenses crea un riesgo real, si no la probabilidad, de que un conflicto en cualquier lugar pueda convertirse en una guerra multiteatro o global", explica el informe, y añade que Estados Unidos "necesita un enfoque integrado similar para igualar, disuadir y superar el suyo".

El informe señala que "la base industrial de defensa estadounidense (BID) es incapaz de satisfacer las necesidades de equipos, tecnología y municiones de Estados Unidos y sus aliados y socios".

Debido a que la base industrial estadounidense no es capaz de producir "todo lo necesario", la Comisión añade que Estados Unidos "debería coordinarse y asociarse con sus aliados" para "aumentar la capacidad industrial". El informe añade que el Congreso, el Departamento de Defensa "y otras agencias" necesitan trabajar juntos para "reescribir leyes y reglamentos" a fin de "eliminar barreras innecesarias a la adopción de innovaciones, la elaboración de presupuestos y las adquisiciones".

"Puede que se necesiten nuevas autoridades para promover la cooperación, fortalecer la fuerza laboral del Departamento de Defensa y complementar las autoridades de seguridad nacional de otras agencias", dice el informe. "La integración con los aliados requiere desmantelar las barreras al intercambio de información, la coproducción y las exportaciones".

En los últimos años, los crecientes poderes económicos, diplomáticos y militares de China han servido como un "importante desafío a largo plazo" para Estados Unidos, lo que ha dejado a muchos preocupados por la posibilidad de que China supere a Estados Unidos como superpotencia.

Más recientemente, se informó de que bombarderos rusos y chinos habían estado volando juntos frente a la costa de Alaska.

Aunque, según se informa, los bombarderos no fueron vistos como una amenaza, representa la primera vez que aviones bombarderos chinos vuelan cerca de la Zona de Identificación de Defensa Aérea de Alaska y la primera vez que aviones de ambos países despegan de la misma base en Rusia.

## CASABLANCA 2024

## KAMALA HARRIS MANDA MENSAJE A TRUMP: "SI TIENES ALGO QUE DECIRME, DÍMELO EN LA CARA"

Por Redacción / El Independiente

os Ángeles (EFE).- La vicepresidenta de Estados Unidos y precandidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, durante un evento electoral de campaña en Atlanta, en el estado clave de Georgia, hizo un llamado al exmandatario republicano Donald Trump (2017-2021) a enfrentarla en un debate presidencial.

"El impulso en esta carrera está cambiando y hay señales de que Donald Trump lo está sintiendo (...) Espero que reconsideres reunirte conmigo en el escenario del debate, porque, como dice el refrán: si tienes algo que decirme, dímelo en la cara", espetó Harris frente a una audiencia de 10.000 personas en un estadio abarrotado y entregado.

Trump ha mostrado sus dudas sobre la celebración del segundo debate presidencial previsto para el 10 de septiembre, por lo que la candidata demócrata usó el escenario del recinto de la Universidad Estatal de Georgia para ejercer presión sobre el exmandatario.

Harris, quien hace apenas nueve días fue nombrada como precandidata demócrata y puede ser confirmada en los próximos días, fue recibida entre aplausos y gritos de apoyo descontrolados de parte del público que aguardaba su discurso con entusiasmo.

La candidata demócrata comenzó su acto haciendo un repaso por su carrera profesional como senadora y dando un énfasis especial en el trabajo que ejerció como fiscal general y de distrito.

"En esas funciones, me enfrenté a delincuentes de todo tipo: depredadores que abusaron de las mujeres; estafadores que estafaron a los consumidores; tramposos que rompieron las reglas para su propio beneficio. Así que escúchenme cuando digo que conozco a Donald Trump", aseguró Harris.

La vicepresidenta abordó temas como el de la inmigración -considerado uno de los puntos débiles de su campaña-, la inflación y reiteró que su visión para el país apuntaba "hacia el futuro" y no hacia el "pasado" como la de los republicanos.

Además, prometió restablecer el acceso al aborto, ampliar los derechos de voto y la prohibición de las armas de asalto.

"Tenemos una lucha frente a nosotros, y somos los desvalidos en esta carrera. Lo somos, pero esta es una campaña impulsada por la gente", dijo Harris, quien ha despertado tal fervor que ha recaudado ya 200 millones de dólares y ha reunido a unos 170.000 voluntarios para su campaña.

En el encuentro también estuvieron presentes el rapero Quavo y la cantante Megan Thee Stallion, quienes prepararon el terreno antes de que Harris enfrentara al público con un discurso y un acto musical enfocado al votante afroamericano, clave para ganar el estado, que las últimas encuestas sitúan prácticamente en un empate con Trump.

Después de que Biden abandonara la carrera a la reelección el pasado 21 de julio y pidiera el voto por Harris en noviembre, la candidata le ha dado un nuevo impulso a la lucha electoral de los demócratas logrando incluso liderar encuestas en algunos estados clave en las presidenciales.

Según un reporte de Morning Consult, Harris aventaja a Trump con mayor holgura en el estado de Míchigan, con un 53% de apoyos frente a un 42%; también, pero con menor diferencia, en Arizona, Nevada y Wisconsin, mientras que Trump supera a Harris en Pensilvania (50% de apoyo frente al 46%) y Carolina del Norte, y ambos empatan en Georgia.

El Partido Demócrata tiene que formalizar la nominación presidencial de Harris en una reunión virtual de delegados antes de la convención nacional del partido de mediados de agosto.



Foto: EFE

## HARRIS Y TRUMP SE EMBARCAN EN UN MARATÓN EN ESTADOS CLAVES CON LAS ENCUESTAS EMPATADAS

Por Redacción / El Independiente

ashington (EFE).- La vicepresidenta estadounidense y virtual candidata presidencial, Kamala Harris, tuvo un evento en el estado clave de Georgia, mientras el republicano Donald Trump y su compañero de fórmula, JD Vance, mantienen una apretada agenda en otras plazas cruciales para ganar las elecciones de noviembre y con las encuestas por primera vez igualadas en los estados que decidirán quién ocupará la Casa Blanca.

Ahora Harris está técnicamente empatada en ese estado, en el que el voto afroamericano es clave, y ha obligado a la dupla republicana a reforzar su apariciones por los seis o siete estados que serán necesarios para llegar al mínimo necesario de miembros del colegios electoral para ganar la Presidencia en noviembre.

El voto afroamericano es clave para ganar las elecciones en estados como en Georgia, pero también esa movilización es necesaria para los demócratas en todo el país.

El expresidente Donald Trump contraatacará en Chicago con una comparecencia y una entrevista durante una conferencia de la Asociación Nacional de Periodistas Negros, una muestra más de que el republicano está dispuesto a intentar conquistas a sectores de los votantes que normalmente no han votado por los conservadores.

Según un reporte de Morning Consult, Harris aventaja a Trump con mayor holgura en el estado de Míchigan, con un 53% de apoyos frente a un 42%; también con menor diferencia en Arizona, Nevada y Wisconsin, mientras que Trump supera a Harris en Pensilvania (50% de apoyo frente al 46%) y Carolina del Norte, y ambos empatan en Georgia.

#### LA ENTRADA DE HARRIS EN LA CARRERA ELECTORAL DISPARA LAS GANAS DE VOTAR DE LOS DEMÓCRATAS

La entrada de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en la carrera electoral después de que el presidente, Joe Biden, renunciara a presentarse a la reelección ha disparado las ganas de votar de los demócratas el próximo noviembre.

Según una encuesta del centro NORC de la Universidad de Chicago, el 79% de los votantes registrados como demócratas están satisfechos con la posibilidad de que Harris sea nominada en los próximos días como candidata presidencial del partido.

La vicepresidenta mejora considerablemente los datos de Biden, puesto que solo el 37% de los demócratas veía satisfactoriamente su candidatura, de acuerdo a un sondeo del mismo centro publicado antes de que el mandatario renunciara el 21 de julio a buscar la reelección. Los datos de Harris también son mejores entre los votantes independientes: el 35% es favorable a su candidatura, mientras que solo el 14% lo era con Biden.

A pesar de que la vicepresidenta había arrastrado bajos índices de popularidad durante su mandato, el relevo en la candidatura demócrata ha despertado el entusiasmo de parte del electorado, que veía con malos ojos que se repitiera la contienda de 2020 entre Biden, de 81 años, y el republicano Donald Trump, de 78 años.

Los demócratas confían en que Harris, de 59 años y primera mujer negra en la Vicepresidencia de Estados Unidos, impulse la movilización de los votantes afroamericanos y de los jóvenes que estaban desencantados con la figura de Biden. Una reciente encuesta del diario The New York Times y el Siena College estima que la participación electoral del próximo 5 de noviembre será del 62%, un dato que ha mejorado tras el paso al frente de Harris.

El cambio se explica porque Biden y Trump eran los candidatos más odiados de las últimas décadas, con unas cifras de rechazo solo comparables a la contienda de 2016 entre la demócrata Hillary Clinton y el propio Trump.

Según la cadena CNN, el 20% de los votantes rechazaban tanto a Biden como a Trump, pero cuando entra Harris en la ecuación, solo el 8% de los electores tiene una opinión desfavorable de ambos candidatos.

Antes de que Biden renunciara a la reelección, Harris tenía un 37,8% de opiniones favorables, pero este miércoles su popularidad es del 42,3%, según el agregado de encuestas que elabora el portal FiveRhirtyEight.

También Trump ha experimentado una trayectoria ascendiente desde que fue víctima de un intento de asesinato en un mitin electoral. Ese día, el 13 de julio, las opiniones favorables hacia el republicano eran del 41,6% y este miércoles son del 43,3%.

Tanto Trump como Harris redoblarán en los próximos días su presencia en los estados clave del país, donde el republicano se imponía sobre Biden, pero Harris está recortando distancias, lo que ha mejorado el estado ánimo de los demócratas que daban por perdidas estas elecciones.



Foto: EFE

## CASABLANCA 2024

## <u>OPI</u>NIÓN

## VANCE: ¡NO LES ARROJES PERLAS!

A quien también les urge darle

un "estate quieto" es a J.D.

Vance, los republicanos andan

preocupados pues el joven

de los ojos azules resultó más

extremo que el propio Trump

y menos discreto. En 2021

hizo comentarios sobre las

mujeres que no tienen hijos

los cuales fueron retomados y

criticados en las redes

Por Martha Aguilar

ay problemas en la campaña de Donald Trump, los demócratas siguen en su luna de miel con su virtual candidata Kamala Harris, mientras que el republicano decide deslindarse del famoso Proyecto 2025 el cual es idéntico a su agenda política, en sus propuestas y en su narrativa en la contienda electoral, para colmo J.D. Vance, su compañero de fórmula parece facilitarle las cosas a la oposición con sus comentarios desafortunados sobre los derechos reproductivos de la mujer y sobre Harris, al confirmar que su candidatura "hizo que la campaña fuera más desafiante", afirmación contraria a lo que Trump dice, que Harris es fácil de vencer.

Los republicanos están muy preocupados y piensan en decirle a Vance ;no les arrojes per-

las! Donald Trump decidió hacer cachitos el Proyecto 2025 elaborado por la Fundación Heritage, una organización conservadora que ha trabajado para políticos del Partido Republicano, al parecer su extremismo MAGA ya le está causando problemas en su campaña y en el rumbo que toman las cosas.

Otro de los asuntos que mueven el piso, no de Trump, sino de los republicanos que le rodean, es la decisión de nombrar

a J.D. Vance como compañero de fórmula, en el equipo de campaña se preguntan si fue el "dedazo" adecuado, incluso 48 horas antes de su nombramiento en las redes, varios presionaron para que el ungido fuese Marco Rubio a quien le atribuyen un colmillo político bastante agudo a diferencia de Vance quien no ha experimentado las grandes ligas de la política en Washington, pues desde 2023 es senador de Ohio y de ahí saltó a la candidatura por la vicepresidencia.

Así que el equipo de campaña republicano anda "patas arriba", pues los demócratas emprendieron el ataque contra el famoso Proyecto 2025, su contenido extremista y la relación que hay entre las propuestas MAGA del republicano y el proyecto de la Heritage.

Y es que los colaboradores de este trabajo se emocionaron tanto con la ventaja de Trump en las encuestas que no se aguantaron las ganas de promocionarlo.

De ahí que Susie Wiles, la asesora principal de Trump instruyó para que se detuvieran, y de inmediato el equipo y candidato comenzaron a distanciarse del famoso proyecto.

Lo más interesante es el deslinde que también hicieron los principales asesores del republicano, entre ellos Stephen Miller, Tom Homan y Peter Navarro. Según el WPost, Miller tiene una organización llamada American First Legal que participó en el proyecto y Gene Hamilton, es un adjunto que escribió el capítulo referente a las políticas dirigidas al Departamento de Justicia.

A nivel general, el Proyecto 2025 plantea eliminar el Departamento de Educación y el programa de préstamos estudiantiles elaborado por Biden.

Se propone una estricta supervisión de la Casa Blanca sobre el Departamento de Justicia y otras agencias, medidas que se antojan como una venganza.

La propuesta de la deportación masiva desde el día uno está en este proyecto, así como la derogación de la protección temporal a inmigrantes de "países inseguros".

Por supuesto, no puede faltar el darle para atrás a las propuestas ambientales de Joe Biden.

Ahora bien, conociendo a Donald Trump y su adicción a las mentiras, es poco probable que este distanciamiento sea del todo verdad, quizá el candidato esperará a que pase la tormenta o, en su caso si llega a la Oficina Oval, estará listo para retomar con tranquilidad las propuestas.

Por mientras y para calmar la furia demócrata, el director del Proyecto 2025 Paul Dans se va (por ahora) y por si las dudas, Wiles y LaCivita (estratega de Trump) emitieron un comunicado muy particu-

> lar: advirtieron personas involucradas con dicho proyecto serán excluidas de la próxima administración Trump; la desaparición del Proyecto ... "debe servir como aviso para cualquier persona o grupo que (busque) tergiversar su influencia con Trump y su campaña: no terminará bien para usted". ¡Vaya amenaza! A quien también les urge darle un "estate quieto" es a J.D. Vance, los republicanos andan preocupados pues el joven de los ojos

azules resultó más extremo que el propio Trump y menos discreto. Cuando Biden nombró a Kamala Harris como su sucesora, Vance comentó que la competencia con ella "hizo que la campaña fuera más desafiante", un comentario que da al traste con la imagen de sobrada confianza del republicano quien asegura que Harris es pan comido.

En 2021 hizo comentarios sobre las mujeres que no tienen hijos los cuales fueron retomados y criticados en las redes, el dicho de Vance señaló que las mujeres, como Harris, que no han dado a luz "son damas sin hijos que son miserables en sus propias vidas ... no tienen ningún interés directo en el futuro de Estados Unidos".

La actriz de la serie "Friends" Jennifer Aniston, quien tiene problemas de fertilidad le reviró: "Sr. Vance, rezo para que su hija tenga la suerte de tener hijos propios algún día... espero que no tenga que recurrir a la fertilización in vitro...porque estás tratando de terminar con eso también".

Otra de sus metidas de pata es que promociona su posición contra el aborto, más extrema que la de Trump; y en algún correo electrónico que rescataron para usarlo en su contra, Vance señala que "entre más gente blanca tenga ganas de votar por Trump, más sufrirán los negros", en otro afirma que odia a la policía porque maltrata a la gente.

Y se espera que los demócratas le rasquen más al baúl de los recuerdos de Vance, de ahí que los republicanos sí andan muy preocupados pues los comentarios, aunque viejos, pueden impactar en las mujeres y jóvenes de los suburbios, así como en las comunidades de color.

El equipo de campaña seguramente hablará con Vance a fin de que no facilite las cosas a la oposición. En pocas palabras, le pedirán, ¡no les arrojes perlas!

## KAMALA LANZA OFENSIVA SOBRE INMIGRACIÓN Y COMPARA SU HISTORIAL CON EL DE TRUMP: *EL DIARIO NY*

Por Redacción / El Independiente

arlyn Montilla en su reporte para El Diario NY, señala que la vicepresidenta Kamala Harris pasó a la ofensiva con respecto al tema de la inmigración a Estados Unidos en su mitin de Atlanta, tratando de contrarrestar los ataques del expresidente Donald Trump sobre el asunto.

Asimismo, la demócrata promociona su papel como fiscal general de California, en la que durante su estadía en el cargo procesó a pandillas transnacionales, cárteles de drogas y traficantes de personas, y después acusó a Trump de "hundir" el proyecto de ley fronterizo bipartidista de este 2024 en el Capitolio "porque pensó que lo ayudaría a ganar una elección". "A Donald Trump no le importa la seguridad fronteriza, solo se preocupa por sí mismo", destacó Harris, y añadió que trabajaría para aprobar el proyecto de ley si es elegida como presidenta.

"En esta campaña, con orgullo, pondré mi récord contra el suyo cualquier día", manifestó la vicepresidenta en una visita de alto perfil a Georgia que se produce al inicio de su campaña y que apunta al renovado impulso de la campaña para poner el estado en juego para los demócratas.

Asimismo, solicitó al magnate neoyorquino que debatiera con ella, lo que provocó fuertes ovaciones de la multitud cuando dijo: "Porque como dice el dicho, si tienes algo que decir, dímelo a la cara".

La campaña de Harris adelantó cómo responderá a las arremetidas de Trump que la presenta falsamente como la "zarina fronteriza" del gobierno con un nuevo video de campaña.

El video retrata a Trump como alguien que no se toma en serio la seguridad en la frontera y dice que su decisión de echar por tierra, el acuerdo migratorio bipartidista en el que se incluía algunas medidas de seguridad fronteriza más fuertes de los últimos tiempos.

"Kamala Harris apoya el aumento del número de agentes de la Patrulla Fronteriza. Donald Trump bloqueó un proyecto de ley para aumentar el número de agentes de la Patrulla Fronteriza", dice la voz en off del video, citando de manera parecida el respaldo de Harris a la inversión en nueva tecnología para bloquear la entrada de fentanilo a Estados Unidos.

"Kamala Harris procesó a miembros de pandillas transnacionales y logró que los condenaran a prisión.

Trump está tratando de evitar ser sentenciado a prisión", continúa, y concluye: "Hay dos opciones en esta elección: la que arreglará nuestro roto sistema de inmigración y la que está tratando de detenerla".

La gestión de la frontera entre Estados Unidos y México había sido una responsabilidad política para el ejecutivo nacional, Joe Biden, y ahora le corresponde a su vicepresidenta, mientras el republicano aprovecha su campaña para abordar las causas profundas de la migración en Centroamérica.

Este video aparece poco después de dos anuncios de campaña de Trump que señalan directamente a la cartera de inmigración de Harris.

Los anuncios de campaña del exmandatario, publicados esta semana, están basados en una entrevista de NBC de 2021 en la que se presionó a Harris sobre el hecho de que todavía no había ido a la frontera y ella se trabó en una respuesta al asegurar que tampoco había ido a Europa, una respuesta que dejó atónitos a los funcionarios del gobierno en ese entonces.

La labor de la vicepresidenta sobre las causas fundamentales del problema se remonta al mes de marzo de 2021.

En medio de una afluencia de niños migrantes solos, Biden encargó a Harris supervisar los esfuerzos diplomáticos en Centroamérica, pero en los últimos tres años, su tarea se combinó con los problemas migratorios más grandes para la administración. Las autoridades del actual gobierno demócrata han sostenido varias veces que Harris se centró en soluciones a largo plazo, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional siguió siendo responsable de supervisar la seguridad en la frontera.





Foto: EFE



## **PARÍS 2024**



## POLONIA VINO DE ATRÁS PARA IMPONERSE A BRASIL

Por Redacción / El Independiente

OLONIA 3-2 BRASIL

La selección de Polonia se impuso a su similar de Brasil en duelo correspondiente a la Jornada 2 del Torneo de Voleibol de los Juegos Olímpicos París 2024, celebrado en la South Paris Arena.

Tras un primer set parejo en el que ambos sextetos alternaron la ventaja, Brasil cerró a tambor batiente cuando Polonia tenía ventaja de 22-21 y los amazónicos ligaron 4 puntos sin respuesta para quedarse con el primer parcial 25-22, colocándose arriba 1-0.

El segundo set comenzó con una escuadra polaca que tomó ventaja de 5-0, misma que supieron administrar para terminar adjudicándose el parcial 25-19, con lo cual el encuentro se empataba 1-1.

Vino el tercer set en el que, tras estar empatados a 5 puntos, los amazónicos tomaron la delantera y a partir de ese instante se mantuvieron siempre arriba de los europeos para eventualmente quedarse con el parcial 25-19 que les devolvía la ventaja 2-1.

Para el cuarto set Brasil tenía ventaja de 17-16 y los polacos lograron revertir el marcador para quedarse con un muy reñido parcial al son de 25-23 para empatar el duelo 2-2 y forzar un quinto y definitivo set.

El último parcial fue de ida y vuelta, al punto de que ambas escuadras se encontraban empatadas a 12 puntos, momento en el que Polonia dio el último estirón para ligar 3 puntos ininterrumpidos que les dieron el set 15-12 que puso cifras definitivas de 3 a 2.

Con este triunfo Polonia llega a 5 unidades que lo colocan en la segunda posición del Grupo B, mientras que Brasil es tercero en el mismo sector con 1 punto.

#### OTRO RESULTADO JORNADA 2 VOLEIBOL PARÍS 2024

MIÉRCOLES 31 DE JULIO Japón 3-1 Argentina



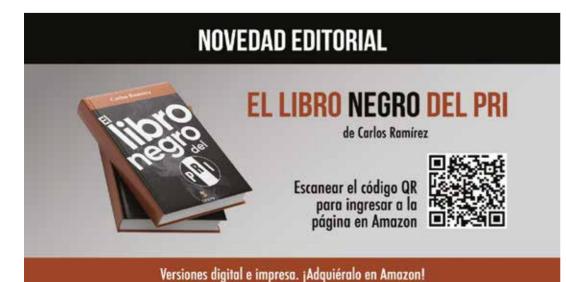

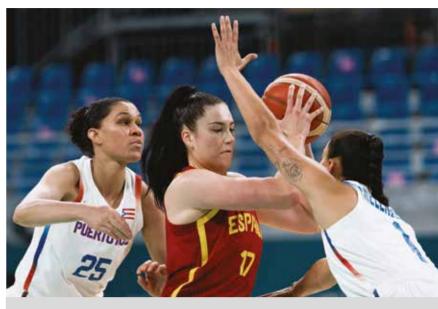

Foto: EFE

### ESPAÑA SE IMPUSO A PUERTO RICO Y ESTARÁ EN CUARTOS DE FINAL

Por Redacción / El Independiente

UERTO RICO 62-63 ESPAÑA

La selección de España se impuso a su similar de Puerto Rico en duelo correspondiente a la Jornada 2 del Torneo de Basquetbol Femenil de los Juegos Olímpicos París 2024 celebrado en la Decathlon Arena.

Las europeas se adelantaron en el primer cuarto 18-9 y lograron incrementar la diferencia 39-25 al concluir el segundo periodo, resultado con el que ambas quintetas se fueron al descanso. Para la parte complementaria las boricuas jugaron un tercer cuarto excelente y lograron empatar el encuentro 44-44, dejando la mesa puesta para vivir un último periodo en el que cualquier quinteta podría resultar victoriosa.

Finalmente, un par de tiros libres convertidos por Laura Gil con un segundo por disputarse permitieron a España darle la vuelta al marcador en el último suspiro, logrando imponerse 63-62, de la mano de Megan Gustafson quien aportó 18 puntos y 13 rebotes, mientras que Arella Guirantes fue la mejor a lo ofensiva por Puerto Rico, registrando 15 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias.

Con este resultado España comparte el liderato del Grupo A con marca de 2-0 junto a Serbia, mientras que Puerto Rico ocupa el fondo del mismo sector con China, ambas quintetas con récord de 0-2.

#### OTRO RESULTADO JORNADA 2 BASQUETBOL FEMENIL PARÍS 2024

MIÉRCOLES 31 DE JULIO China 59-81 Serbia



## ESPAÑA-COLOMBIA, UN DUELO INÉDITO EN CUARTOS DE FINAL

Por Redacción / El Independiente

Burdeos (EFE).- La selección española femenina de fútbol se cruzará en cuartos de final del torneo olímpico de París 2024 con Colombia, una selección a la que nunca se ha enfrentado hasta la fecha y contra la que se medirá el sábado 3 de agosto en Lyon.

España ha pasado como primera de la fase de grupos del Grupo C gracias a sus victorias contra Japón (2-1), Nigeria (1-0) y Brasil (0-2), mientras que Colombia, del Grupo A, ha accedido a la siguiente ronda como la mejor tercera gracias a su victoria contra Nueva Zelanda (2-0) en el segundo partido después de las derrotas ante Francia (2-3) y Canadá (0-1).



## **PARÍS 2024**



## MARCO VERDE DEBUTA CON TRIUNFO EN PARÍS 2024

Por Redacción / El Independiente

El boxeador mexicano Marco Verde se impuso a Tiago Muxanga de Mozambique en combate correspondiente a los Octavos de Final dentro de la división de peso Medio de los Juegos Olímpicos París 2024. Verde impuso condiciones en el primer asalto, sacando ventaja de su mayor estatura para mantener a distancia al africano y conectar golpes con facilidad, lo que obligó a la esquina de Muxanga a conminarlo a emplear un boxeo "sucio" en el segundo asalto en el que soltó golpes bajos o a la nuca e incluso impactó el rostro del mexicano cuando el referee los separó, desatando los abucheos del público. Finalmente, en el tercer asalto Verde logró imponer condiciones, conectando jabs al rostro de su oponente que desesperado quiso siempre volver a "ensuciar" el combate, pero esta vez el mexicano no cayó en su estrategia. Al final los jueces le dieron el triunfo al campeón de los juegos Panamericanos Santiago 2023 que se impuso 3-2, colocándose a una victoria de asegurar una medalla olímpica para nuestro país. La cita será el sábado 3 de agosto cuando Marco Verde suba nuevamente al cuadrilátero, esta vez para enfrentar a Nishant Dev de la India. Quien no pudo seguir adelante en la justa olímpica, fue la boxeadora mexicana Citlalli Ortiz al caer 5-0 en su combate de Octavos de Final frente a la australiana Caitlin Parker dentro de la división de peso Semipesado, de esta forma Ortiz se despide del sueño de ser la primera boxeadora en obtener una presea olímpica para México.

#### **REMO**

Los mexicanos Miguel Carballo y Alexis López finalizaron en la sexta posición dentro de su serie de semifinales en la competencia de Doble Scull ligero, realizando un tiempo de 6:37.43 con lo cual quedaron fuera de la Final por obtener una medalla en los Juegos Olímpicos París 2024. La participación de ambos mexicanos continuará, el

viernes 2 de agosto cuando disputen la Final B de la competencia. En la categoría de Scull individual femenil la mexicana Kenia Lechuga finalizó en segundo lugar de su serie de semifinales de consolación realizando un tiempo de 7:58.00 que le valieron avanzar a la Final C de la competencia en donde buscará ubicarse al menos entre las primeras 15 competidoras de su prueba.

#### CLAVADOS-SINCRONIZADOS PLATAFORMA 10 METROS-FEMENIL

La dupla mexicana integrada por Gabriela Agundez y Alejandra Orozco no pudo repetir la medalla olímpica obtenida hace tres años en Tokio 2021, luego de finalizar en la quinta posición de la prueba de Plataforma de 10 metros sincronizados en el Centro Acuático de los Juegos Olímpicos París 2024, obteniendo un puntaje de 297.66. La medalla de Oro fue para la pareja de China que finalizó la competencia con un total de 359.10, la Plata para Corea del Norte y el Bronce correspondió a la mancuerna de Gran Bretaña. De esta forma México ha fallado en su segundo intento por obtener una medalla olímpica en clavados en la presente edición, siendo una de las disciplinas que históricamente suele regalar más satisfacciones a la afición mexicana.

#### TIRO-50 METROS RIFLE 3 POSICIONES-VARONIL

El mexicano Carlos Quezada finalizó en el lugar 36 de la competencia de Tiro con rifle (50 metros 3 posiciones), obteniendo un puntaje de 579. De esta forma el tirador nacional quedó fuera de la posibilidad de pelear por una medalla en los Juegos Olímpicos París 2024.

#### TIRO CON ARCO-INDIVIDUAL-VARONIL

El arquero mexicano Bruno Martínez quedó eliminado de la competencia individual de Tiro con arco, luego de caer 7-3 frente al cubano Hugo Franco en la primera ronda dentro de los Juegos Olímpicos París 2024. El equipo varonil aún cuenta con esperanzas de sumar otra presea



Foto: X @Conade



Foto: X @Conade

olímpica a la delegación mexicana ya que este jueves 1 de agosto entrarán en acción Matías Grande quien se verá las caras con Otgonbold Baatarkhuyag de Mongolia y Carlos Rojas quien enfrentará al turco Berkim Tumer.

#### TRIATLÓN

Las triatletas mexicanas Rosa Tapia y Lizeth Rueda quedaron fuera de las medallas en la competencia de Triatlón dentro de los Juegos Olímpicos París 2024. Tapia finalizó en el lugar 18 realizando un tiempo de 1:58:29, mientras que Rueda cruzó la meta con registro de 2:01:18 que le valieron para concluir en la posición número 30. La medalla de Oro fue para la francesa Cassandre Beaugrand con un tiempo de 1:54:55, la plata correspondió a Julie Derron de Suiza y el Bronce a Beth Potter de Gran Bretaña. En la competencia varonil los mexicanos Crisanto Grajales y Michell Peñaflor corrieron con suerte similar a sus compatriotas, Grajales realizó un tiempo de 1:50:02 que le otorgaron el lugar 39 de la competencia, en tanto Peñaflor concluyó en el puesto 47 con 1:51:46. La medalla de Oro fue para Alex Yee de Gran Bretaña, la plata

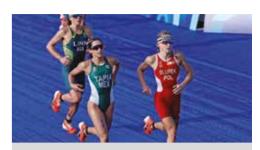

Foto: X @Conade



Foto: X @Conade

para Hayden Wilde de Nueva Zelanda y el bronce para el francés Leo Bergere.

#### **VELA-WINDSURF-FEMENIL**

La mexicana Mariana Aguilar se ubica en el lugar 16 de la competencia de Windsurf dentro de los Juegos Olímpicos París 2024, hasta el momento Aguilar suma 114 puntos cuando se han realizado 11 de las 16 regatas programadas para la competencia que originalmente contemplaba 20 pero debido al mal clima en la ciudad de Marsella se decidió eliminar 4 regatas de la justa.



Foto: X @Conade

## MACRON GANA EN BESO OLÍMPICO CON LA MINISTRA DE DEPORTES EN PARÍS 2024: *NYP*

Por Redacción / El Independiente

hris Nesi, en su reporte para The New York Post, describe cómo el Internet está repleto de fotos incómodas que muestran al presidente francés, Emmanuel Macron, compartiendo un momento de cariño con su ministra de Deportes durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024, y algunos comparan la muestra afectuosa con un abrazo de amantes.

La foto muestra a Macron, de 46 años, agarrando fuertemente el brazo de Amélie Oudéa-Castéra, de 46 años, una extenista profesional que es ministra de Deportes del país y, como señaló un usuario de X, su subordinada.

Oudéa-Castéra a su vez agarra el bíceps de Macron con una mano, mientras que con la otra rodea cariñosamente su cuello mientras le da un beso en el cuello al líder francés.

Lo que agrava el factor de vergüenza de la foto es la posición del primer ministro Gabriel Attal, que parece estar desviando visiblemente su mirada de la pantalla. "Gabriel Attal, ¡hace como si mirara a otro lado! ¡No sabe dónde pararse!", escribió un usuario.

"Es a mi amante a quien estoy besando así. Es vergonzoso", dijo otro.

"Esta foto me parece indecente, no es digna de un presidente y un ministro", decía un cartel desaprobador. La curiosa foto fue traída a la atención del público por la revista francesa Madame Figaro , que calificó el beso de "extraño" y afirmó que Oudéa-Castéra tenía una tendencia a llamar la atención sobre sí misma.

Oudéa-Castéra —o AOC, como la conocen en Francia, créalo o no— ha estado al frente y en el centro de la celebración de los primeros Juegos Olímpicos en Francia en 100 años.

A principios de este mes, se dio un chapuzón en el río Sena para disipar los temores de que hubiera niveles peligrosos de E. coli en la famosa vía fluvial, donde está previsto que se celebren varios eventos durante los juegos.

Macron nombró a Oudéa-Castéra ministra de Educación de Francia en enero, pero la destituyó del cargo menos de un mes después, tras revelaciones de que había educado a sus hijos en elegantes escuelas privadas e hizo comentarios despectivos sobre las escuelas públicas donde vivía.



Foto: EFE

**OPINIÓN** 

## **ELINDEPENDIENTE.MX**

#### Medidas cautelares a Monreal por actos prepotentes y abusivos contra Alessandra Rojo

▶ 8

**GUERRA CONTRA LAS DROGAS** 

Los narcotraficantes en

Latinoamérica son empleados

y gerentes del imperialismo

yanqui. Por eso los pueden

tomar y secuestrar cuando

quieran; en realidad, con su

traslado a EU, se sincroniza la

gerencia de esta actividad

**NARCOIMPERIO: LA FALSA** 

Por Xochitl Patricia Campos López

o es la primera ocasión que los Estados Unidos violentan la soberanía mexicana en correspondencia con sus intereses geopolíticos.

Abundan los casos de personajes sustraídos en forma ilegal, arbitraria y agresiva contra todo derecho internacional

Si el Estado Mexicano hiciera lo mismo ¿Cuál podría ser la reacción norteamericana? ¿Recuerdan el suceso del Río Nueces en 1846, o el Telegrama Zimmerman? Abuso e Imperialismo siempre acompañarán a Estados Unidos.

El combate a las drogas no es un acto

formal del gobierno estadounidense, no es verdad que existan políticas para que la sociedad norteamericana consuma menos psicotrópicos; todo lo contrario.

La narcoeconomía es parte esencial del imperialismo yanqui. Además de que las drogas estructuran la economía de la pobreza en Estados Unidos, también constituyen un mecanismo que inhibe la rebeldía contra la explotación y esclavitud capitalista.

Los narcotraficantes en Latinoamérica son empleados y gerentes del imperialismo yangui. Por eso los pueden tomar y secues-

> trar cuando quieran; en realidad, con su traslado a EU, se sincroniza la gerencia de esta actividad. Si Estados Unidos quisiera comenzar un combate formal a las drogas, comenzaría en su país.

¿Por qué no aplica un Plan Colombia o Iniciativa Mérida en

el sur estadounidense? ¿Por qué nunca ha caído un poderoso narcotraficante estadounidense en territorio yanqui? La violencia derivada de la guerra de baja intensidad en

Latinoamérica beneficia al pentagonismo. La economía de guerra estadounidense tiene su caja chica con los conflictos entre los mal llamados cárteles y las ineficaces políticas de seguridad a las que son obligados los gobiernos latinoamericanos.

¿De qué ha servido tanta compra de tecnología y arsenal armamentístico para Iberoamérica si cada vez las cosas están peor?

En un futuro próximo, como lo auguró George Friedman para 2080, la narcoeconomía terminará por provocar la segunda guerra civil estadounidense.

No es verdad que México derrote a Estados Unidos en una conflagración, simplemente los narcotraficantes empleados del narcoimperio terminarán por tomar el control del gobierno americano.

La soberanía mexicana ha sido violentada una vez más, otra raya más al tigre de la vecindad estadounidense.

Ha sido inútil, todo este tiempo, exhibir e incluso capturar a funcionarios mexicanos relacionados con el narcotráfico: nada ha cambiado ni cambiará.

Lo que queda en el aprendizaje es que el partido demócrata también emplea el imperialismo histórico.

Sin embargo, la plutocracia estadounidense cada vez se divide más, no todos están de acuerdo con la onerosa geopolítica norteamericana y el descontrol social de la población WASP.

La polarización entre globalistas y globalifóbicos será determinante en la élite del poder del Imperio Yanqui para las próximas elecciones presidenciales.



Foto: DEA









**NOVEDAD EDITORIAL** 



**EL LIBRO NEGRO DEL PRI** 

Escanear el código QR para ingresar a la página en Amazon



Versiones digital e impresa. ¡Adquiéralo en Amazon!

de Carlos Ramírez